

www.elsoldeleon.com.mx





LEÓN, GUANAJUATO | 27 DE MAYO - 2 DE JUNIO DE 2024 | AÑO XIV | NO. 5,300 | ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA

SERÁN SEGURAS: JUÁREZ

# INE, listo para las elecciones

El vocal ejecutivo de la Junta Local en el estado señaló que habrá más de ocho mil casillas dispuestas en toda la entidad para emitir los sufragios y añadió que se espera una jornada en paz. Pág. 6

# **EN EL ESTADO**

Aprueban "Ley Seca" para las elecciones

Pág. 10

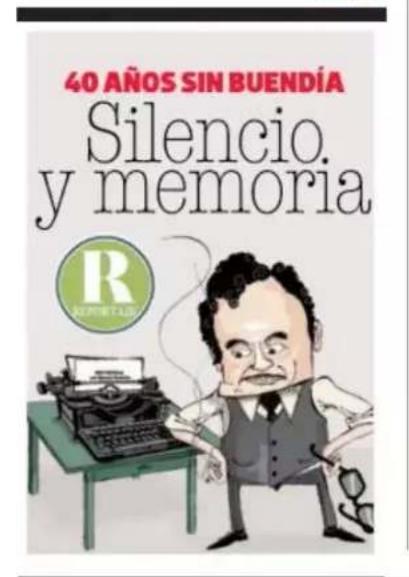



**TEMPERATURAS NUNCA ANTES VISTAS EN EL ESTADO** 

# Guanajuato, en jaque por el calor extremo

CHRISTIAN RENDÓN

19 municipios tienen sequía severa, lo cual ha provocado pérdida de cultivos, incendios forestales, escasez de agua, presas secas y los días venideros no son nada halagüeños. Pág. 3







**ORGANIZACIÓN EDITORIAL** MEXICANA

Mario Vázquez Raña Fundador

Paquita Ramos de Vázquez

Presidenta y Directora General

Francisco Torres Vázquez

Vicepresidente Ejecutivo

Francisco José Torres Cano Director General de Ventas y Estudios Tepeyac

Jesús Sánchez Villarreal

Director General de Admiristración

Martha Ramos Sosa Directora General Editorial

Antonio Rodríguez Demeneghi

Director General Division Papel

Ebodio Sánchez Rodríguez Director Nacional de Tecnologia

Victor M. Pimentel González

Director Nacional de Recursos Humanos



Óscar Abraham Reyes Rodríguez

Eloisa Flores López Gerente Regional

José de Jesús Ruiz Argote Jefe de Redacción

Israel Alatorre de León

Jefe de Información

**Roberto Yassir Rivera Torres** Jefe de Publicidad ventas@else/deleon.com.mx

# El Sol de Leon

Edición Semanal Año:XIV Número: 5,300 Editor Responsable: Öscar Abraham Reyes Rodríguez Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2008-092415131700-101 Número Certificado de Licitud de Titulo: 14511 Número Certificado de Licitud de Contenido: 12084 Impreso en Talleres de Cia Periodistica del Sol de Irapuato, S.A. de C.V. Av. de la Reforma 43 Pte. Fracc. Gámez, Irapuato, Gto. C.P. 36650 Distribuidor: Talleres de Cla Periodistica del Sol de León, S.A. de C.V., Av. Fco. I. Madero 312, Zona Centro, León, Gto., C.P. 37000 Teléfonos del Periódico: Dirección: 47-77-13-33-79 Conmutador: 47-77-16-82-90. Redacción: 47-77-16-82-90 Ext. 122 Publicidad: 47-77-16-82-90 Ext. 103 tuopinion@elsoldeleon.com.mx Nota: Las letras IP al final de un Información signican Inserción Pagada. Prohibido la reproducción total o parcial de las informaciones y material de esta edición, sin autorización previa de la Dirección. No se devuelven originales.



# ENTRE LA SEQUÍA EXTREMA Y EL CALOR HISTÓRICO

l territorio de Guanajuato está sufriendo una crisis ambiental sin precedentes. Las temperaturas superan los 40 grados, un fenómeno nunca antes registrado en la región. A esto se suma la peor sequía en un siglo, según los datos del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua. Actualmente, Il municipios enfrentan una sequía excepcional, 16 están en sequía extrema y 19 en sequía severa.

Esta situación ha provocado la pérdida de cultivos, incendios forestales devastadores, escasez de agua y la casi completa desecación de las presas. Y lo que es más preocupante: los pronósticos para los próximos meses no son alentadores.

La información de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato pinta un panorama desolador. En junio, se espera menos de la mitad de la lluvia que normalmente cae en este mes, lo cual agrava la ya crítica situación hídrica. Aunque hay una ligera esperanza de que en julio las lluvias superen el promedio anual, el daño ya hecho a los cultivos y a la vida diaria de los habitantes es considerable.

Los datos históricos muestran que esta es la sequía más grave en los últimos 20 años y posiblemente en el último siglo. No se había registrado un número tan alto de municipios afectados por la falta de agua de lluvia. La sequía ha llevado a una reducción de 21.4% en los cultivos y pastos en los municipios más afectados, como San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz, entre otros. En los municipios

con seguía extrema, la pérdida asciende al 35% y en aquellos con seguía severa, la cifra es aún más alarmante: 43.6%.

Las presas, una fuente vital de agua para la región, están casi secas. De las 73 presas menores, muchas están prácticamente vacías. Las presas más grandes, como La Solís y La Purísima, también presentan niveles de almacenamiento preocupantemente bajos. Esta situación no solo afecta la agricultura y la ganadería, sino que pone en riesgo el suministro de agua para el consumo humano.

Ante este escenario, surgen preguntas fundamentales: ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué medidas podemos tomar para mitigar los efectos de esta crisis? ¿Estamos preparados para enfrentar los desafíos que trae consigo el cambio climático?

El aumento de las temperaturas y la sequía prolongada son, en gran parte, consecuencia del cambio climático. Este fenómeno global está alterando los patrones climáticos, haciendo que las sequías sean más frecuentes e intensas. Pero más allá de las causas globales, es crucial analizar las políticas y prácticas locales. ¿Se han implementado medidas suficientes para la conservación del agua? ¿Se han adoptado prácticas agrícolas sostenibles que minimicen el uso del recurso hídrico?

Una posible solución a corto plazo es la implementación de sistemas de riego más eficientes, como el riego por goteo, que puede reducir significativamente el desperdicio de agua. Además, es vital invertir en infraestructura para la captación y almacenamiento de agua de lluvia, una medida que puede ayudar a mitigar los efectos de las seguias futuras.

A largo plazo, se necesita una transformación en la gestión del agua y la agricultura. Esto incluye la promoción de cultivos más resistentes a la sequía y la adopción de prácticas agrícolas que conserven el suelo y el agua. También es crucial fomentar una cultura de conservación del agua entre los ciudadanos. La educación y la concienciación sobre la importancia del uso responsable del agua pueden tener un impacto significativo en la preservación de este recurso vital.

Las autoridades locales y nacionales deben desempeñar un papel proactivo en la gestión de esta crisis. Es necesario desarrollar políticas públicas que incentiven el uso responsable del agua y penalicen su desperdicio. Además, se debe proporcionar apoyo financiero y técnico a los agricultores y ganaderos afectados para ayudarles a adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.

La crisis en Guanajuato también obliga a reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos para mitigar los efectos del cambio climático? ¿Podemos desarrollar una economía y una sociedad más resilientes que puedan soportar los desafíos climáticos del futuro?

El cambio climático no es una amenaza lejana, es una realidad que ya está afectando a comunidades en todo el mundo. La situación en Guanajuato es un recordatorio urgente de que debemos actuar ahora para proteger nuestro medio ambiente y asegurar un futuro sostenible.





# Histórica temporada de calor en el estado

Según el reporte histórico de la Comisión Nacional del Agua, Guanajuato atraviesa por la peor sequía en los últimos 20 años, pero en el estadístico con que se cuenta no se habían presentado tantos municipios con sequía en los últimos 100 años, pues incluso no se había tenido constancia en la historiografía local.



TEMPERATURAS LLEGAN A LOS 40 GRADOS CENTÍGRADOS

# ATRAVIESA ESTADO LA PEOR SEQUÍA DEL SIGLO

CHRISTIAN RENDÓN

Pérdidas de cultivos, riesgos de incendios forestales y escasez de agua es la situación en algunos de los municipios de Guanajuato

l territorio guanajuatense está ardiendo, pues se han registrado temperaturas nunca vistas, superiores a los 40 grados centígrados.

Por si fuera poco, el estado atraviesa por la peor sequía en un siglo, pues de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua, ll municipios presentan una condición de sequía excepcional, l6 tienen sequía extrema y 19 tienen sequía severa, lo cual ha provocado pérdida de cultivos, incendios forestales extremos, escasez de agua y presas completamente secas. Y los días venideros no son nada halagüeños.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, José Abraham Soto Ávila, subdirector general de Sustentabilidad Hídrica de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, detalló que el pronóstico de lluvias para junio en Guanajuato es poco alentador, aunque se pronostica que mejore en julio.

"De acuerdo a lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, para junio se están pronosticando a inicios de mes 67.4 milímetros en el estado, respecto a los 108.3 que es lo normal, entonces se está pronosticando algo bajo, y para julio están pronosticando 153 milímetros, pero la media para ese mes es de 144.9, esperemos que sí se mejore la condición de humedad en el estado".

Esto significa que el pronóstico para junio es que llueva menos de la mitad de lo que cae cada año en este mes, aunque en julio se espera que se recupere lloviendo más de lo que marca el promedio anual.

# **MAPEO DE MUNICIPIOS**

De acuerdo con la Comisión Estatal del Agua, Il municipios se encuentran en un estatus de sequía excepcional que es la más grave, lo que equivale a 21.4% de pér-



El panorama luce desolador en cada rincón del estado /FOTOS: FRANCISCO MEZA



didas en cultivos o pastos, riesgos de incendios y escasez de agua en embalses, arroyos y pozos.

Estos municipios son San Miguel de Allende, Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San José

Se espera que para julio la situación mejore

# DEL CALOR EXTREMO 11 MUNICIPIOS ti

TRES CLAVES

11 MUNICIPIOS tienen una condición de sequía excepcional, 16 tienen sequía extrema y 19 tienen una sequía severa

para junio es que llueva menos de la mitad de lo que cae cada año en este mes

SE PREVÉ que los siguientes 15 días la temperatura en el estado será intensa

Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria, Xichú.

Un total de l6 municipios se encuentran en sequía extrema, con 35% de pérdidas mayores en cultivos y pastos y con el riesgo de incendios forestales extremos. Entre ellos están: Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Manuel Doblado, Comonfort, Irapuato, Jerécuaro, León, Ocampo, Pénjamo, Romita, Salamanca, San Felipe, Santa Cruz de Juventino Rosas y Sílao.

Y 19 municipios en sequía severa, con un 43.6% en pérdidas de cultivos y pastos, alto riesgo de incendios y común la escasez de agua, estos son: Abasolo, Acámbaro, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Huanímaro, Jaral del Progreso, Moroleón, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Salvatierra, San Francisco del Rincón, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria.

# **ADIÓS AGUA**

73 DE LAS PRESAS de menor proporción que hay en Guanajuato ya están prácticamente secas





# ANTECEDENTES DE UNA NUEVA ERA UNIVERSITARIA

# 1994

- 27 de abril: Se presenta la iniciativa de Ley Orgânica de la Universidad de Guanajuato al Congreso del Estado.
- 11 de mayo: La LV Legislatura del Congreso del Estado aprueba la Ley Orgánica de la UG, que le concede el carácter de autonomía.
- •21 de mayo: Entra en vigor la autonomía de la Universidad de Guanajuato.

# 2007

- 31 de mayo: la LX Legislatura Constitucional del estado de Guanajuato aprueba por unanimidad la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato.
- 15 de junio: se publica en el Periódico Oficial del Estado. de Guanajuato dicha normatividad
- 15 de octubre: entra en vigor la Ley Orgánica.

# 2015

· La UG recibe el reconocimiento de Universidad Benemérita por sus aportaciones a la educación, ciencia, arte y cultura en el estado de Guanajuato y en el país.

# 2022

- Conmemora 290 años de excelencia educativa
- A 30 años de su autonomía, la Universidad de Guanajuato se mantiene como una institución pública de calidad, comprometida con la formación de profesionistas integros, la generación de conocimiento y la construcción de un mejor futuro para el estado y el país.



#SomosAbejasUG

www.ugto.mx





Se desconoce el motivo del desabasto en la ciudad

# Escasean agua y hielo en León

### ISRAEL ALATORRE

Desde hace una semana, empresas distribuidoras de agua dejaron de surtir en la zona norte de León garrafones de agua; el hielo también está escaso.

En un recorrido que realizó El Sol de León por la zona norte por Libramiento Morelos, varios trabajadores de tiendas como Bara, Bodega Aurrera, Oxxos, y tiendas de abarrotes, señalaron que desde hace una semana no les han surtido agua de las empresas Ciel que pertenece a Coca Cola y Epura de la empresa Pepsi.

En los Oxxos y Baras de la zona norte principalmente, también se reporta que desde hace un mes los fines de semana escasea el hielo, esto debido al incremento en el consumo de los ciudadanos.

# PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES **EJERCICIO 2023**

# VOLKSWAGEN GROUP ACADEMY MEXICO S.C.

Se informa a todas las personas que hayan laborado durante el ejercicio fiscal 2023 (al menos 60 días para personal eventual), se comuniquen a partir del 31 de mayo de 2024 al número 222 303 5685 o escriban al correo electrónico atencionrh@vw.com.mx para saber si tienen derecho a recibir utilidades, conocer el monto de los mismos y la fecha de pago. Derivado de las nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria es necesario que proporcionen sus datos fiscales actualizados: Nombre, RFC y código postal fiscal.

El trámite es personal.

# PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES **EJERCICIO 2023**

# VOLKSWAGEN GROUP SERVICES MÉXICO S.A. DE C.V.

Se informa a todas las personas que hayan laborado durante el ejercicio fiscal 2023 (al menos 60 días para personal eventual), se comuniquen a partir del 31 de Mayo de 2024 al número 222 303 5685 o escriban al correo electrónico atencionrh@vw.com.mx para saber si tienen derecho a recibir utilidades, conocer el monto de los mismos y la fecha de pago. Derivado de las nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria es necesario que proporcionen sus datos fiscales actualizados: Nombre, RFC y código postal fiscal.

El trámite es personal.

# PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES **EJERCICIO 2023**

# VOLKSWAGEN DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Se informa a todas las personas que hayan laborado durante el ejercicio fiscal 2023 (al menos 60 días para personal eventual), se comuniquen a partir del 31 de mayo de 2024 al número 222 303 5685 o escriban al correo electrónico atencionrh@vw.com.mx para saber si tienen derecho a recibir utilidades, conocer el monto de los mismos y la fecha de pago. Derivado de las nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria es necesario que proporcionen sus datos físcales actualizados: Nombre, RFC y código postal fiscal.

El trámite es personal.



# **EN SU VISIÓN DE LEÓN 450**

# Anuncia soluciones integrales

ISRAEL ALATORRE

La candidata Alejandra Gutiérrez comentó que con su estrategia en materia de seguridad se atenderá mucho más rápido a la población

> lejandra Gutiérrez Campos candidata del PAN a la alcaldía de León declaró que con su estrategia en materia de seguridad se atenderá más rápido a la población el próximo trienio.

"En seguridad vamos a crear la Central Metropolitana de Seguridad en la zona del Potrero, además de una delegación de policía en la Zona Centro en el Distrito León MX, así como la Comandancia Poniente

En materia de ecología destacó el Sistema de Parques y Corredores Verdes en la ciudad, el cual tiene como finalidad que los leoneses tengan un parque a menos de 15 minutos

en la zona de Flores Magón y también se va a consolidar el Edificio de Inteligencia que albergará la Policía Cibernética", dijo.

"En la zona del Potrero, además vamos a concluir el Parque Metropolitano y contamos con el hospital veterinario, mientras que en la zona del Distrito León MX contaremos con la Gran Calzada que tendrá zonas más arboladas, áreas más verdes, sumado a la delegación de seguridad pública", señaló la candidata.

Sobre el nuevo edificio de seguridad pública en la zona de Satélite, Alejandra Gutiérrez dijo que la policía será más eficiente con la obra en Flores Magón.

"Queremos que los servicios de seguridad sean más rápidos y más eficientes, que se atienda en menos tiempo a la población, buscamos darles herramientas a la Secretaría para atender a la población. y también vamos a reforzar el Grupo Especial Táctico para que identifiquen las zonas de calor de la ciudad", dijo como parte del sexto gran compromiso de su proyecto de administración que busca para el trienio 2024-2027.

En materia de agua señaló que es otro

Ale Gutiérrez buscará que los leoneses prosperen con estos nuevos proyectos

de los grandes compromisos que tiene con la población y buscará consolidar el agua tratada con nanotecnología en la Presa El Palote, la cual será potabilizada y busca dejar atrás el tanteo en la zona norte que llega a 150 colonias.

"Este será el último año que la Presa El Palote esté seca, hoy la vemos seca como

muchas presas del país, pero nos estamos preparando para el futuro, será a través de esta tecnología, en toda la zona además contaremos con un gran sistema de captación de agua pluvial, lo mismo en la zona sur de la ciudad, y duplicaremos las tomas públicas en donde más se necesita", dijo la candidata del PAN a la alcaldía de León.







# INE SE DECLARA LISTO PARA EL DOS DE JUNIO

**FÁTIMA ARTON** El Sol de Irapuato

El vocal ejecutivo de la Junta Local del órgano en el estado de Guanajuato señaló que habrá más de ocho mil casillas dispuestas en todo el estado para emitir los sufragios y que se espera una jornada democrática y en paz



Las autoridades electorales afirmaron que el INE se encuentra preparado para la jornada electoral

rapuato, Gto.- Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato, aseguró que ya se en- cuentran listos para que las elecciones se lleven a cabo el próximo dos de junio, en donde más de cuatro millones de guanajuatenses podrán emitir su voto de forma libre y segura.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Jaime Juárez Jasso señaló que históricamente en Guanajuato no ha habido problemas para llevar a cabo la jornada electoral y en este caso no será la excepción para que se puedan instalar las ocho mil 144.

"Estamos ya a pocos días de la jornada electoral y desde que comenzó en septiembre del año pasado, hemos atendido todas y cada una de las actividades marcadas en el calendario electoral y hoy día podemos afirmar que, si fueran hoy las elecciones, el INE está prácticamente listo para instalar las casillas".

Informó que las actividades más relevantes que han venido haciendo desde septiembre del año pasado fue desde la actualización del listado nominal, la entrega de las credenciales de elector, la ubicación de los domicilios públicos y privados donde se instalarán las casillas y las capacitaciones de las y los funcionarios de casilla.

"Entre las etapas más importantes que hemos hecho fue la actualización del padrón electoral, tenemos una lista nominal donde el 99.88% de la gente tiene su cre-

dencial para votar y eso quiere decir que de cada 10 mil electores, tan solo 18 no pudieron recogerla, nos quedaron alrededor de nueve mil credenciales sin entregar.

"Definimos los lugares de ubicación de casillas y para que funcionen estas casillas, hemos capacitado 73 mil 296 personas, entre presidentes, secretarios, escrutadores y suplentes generales en razón de 9 personas para cada casilla, un presidente, dos secretarios y tres escrutadores generales y tres suplentes"

Aseguró que este proceso electoral no será distinto a los anteriores en la cuestión de la instalación de las casillas, ya que no hay algún indicador de que exista alguna complicación.

"Guanajuato tiene una tradición histórica donde siempre el 100% de las casillas aprobadas se han instalado, han trabajado durante la jornada electoral y al término de la misma hemos recuperado el 100% de los resultados, no tenemos ningún indicio de que en esta ocasión sea distinto".

Jaime Juárez Jasso compartió que tienen contemplado para que si por alguna razón alguna persona de los funcionarios de casilla no puedan participar, todo opere de manera normal y eso no sea impedimento para la jornada para emitir los sufragios.

"El 98% de los funcionarios designados están preparados para acudir, pero hay que reconocer que siempre hay un porcentaje que renuncia por motivos personales como de salud o un viaje urgente, pero tenemos una reserva de alrededor de 67 mil personas".

# SE ESPERA JORNADA EN PAZ

Afirmó que, las y los guanajuatenses son conscientes de la importancia de la política, es por ello que no se esperan que haya disturbios como intento de robo de urnas.

"Hay condiciones de tranquilidad y confianza de que en la jornada electoral no va a pasar nada, de los incidentes que se llegan a presentar, no ha habido uno relevante que genere violencia o que se suspenda la casilla, en el estado hay una madurez política en ese aspecto".

Añadió que, desde enero del presente año, han trabajado de manera conjunta con las corporaciones de seguridad tanto federales como estatales, quienes ya cuentan con el listado de la ubicación de cada una de las casillas y se comprometieron a realizar rondines de vigilancia a lo largo y ancho de Guanajuato de manera continua, además de que se tendrá acceso a un número telefónico destinado a recibir reportes de algún incidente relevante, para que así puedan atenderlo de manera inmediata.

Además, llamó a las y los jóvenes de Guanajuato a participar en este proceso electoral, pues señaló que su voto podrá ser decisivo para la elección, pues se habla de un universo de más de un millón 500 mil jóvenes, que si se pusieran de acuerdo, podrían inclinar la balanza para cualquier propuesta política que les interese, por lo cual se trata de una elección importante y que tiene todo para que sea una fiesta democrática.

"Existen condiciones de tranquilidad y confianza de que en la jornada electoral no va a pasar nada, de los incidentes que se llegan a presentar, no ha habido uno relevante que genere violencia o que se suspenda la casilla, en el estado hay una madurez política en ese aspecto"

El vocal llamó a las y los jóvenes de Guanajuato a participar en este proceso electoral, pues señaló que su voto podrá ser decisivo para la elección

guanajuatenses podrán ejercer su voto en la presente jornada electoral

MIL personas fueron capacitadas para participar como presidentes, secretarios, escrutadores y suplentes generales

MILLONES de

PENSADO EN VOZ ALTA CON...

# Jorge Romero Herrera,

COORDINADOR DE LOS DIPUTADOS FEDERALES DEL PAN

# TENER PLAN C, TERRIBLE PARA MÉXICO

ISRAEL ALATORRE / El Sol de León

# Romero dijo que no trascenderá, pues no hay las condiciones para que Morena gane el 66% de las curules en la Cámara de Diputados



León, Gto. Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que contrario a lo que pronostica, el llamado "Plan

C" no trascenderá, pues no hay las condiciones para que Morena el 66% de las curules en la Cámara de Diputados.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Jorge Romer Herrera agregó que el "Plan C" del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no avanzará este dos de junio, pues la población no desea un partido hegemónico que aplaste a la oposición.

"Sería terrible para México que alguien tenga dos terceras partes del Congreso, eso es lo peor para México, ni para el PAN quisiéramos que se tuviera todo este poder, no queremos hegemonías, todas las decisiones deben de ser producto de un acuerdo entre los partidos, Morena no va a triunfar con su Plan C para tener la absoluta hegemonía e imponerse en el Congreso", señaló el también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

Jorge Romero Herrera explicó que de trascender el llamado "Plan C", se estaría en riesgo de que instituciones como el Poder Judicial o el propio Instituto Nacional Electoral desaparezcan por capricho de Morena.

"Tienen en su Plan C tirar al excusado al Poder Judicial y quieren que 20 mil personas que imparten justicia en este país sean electas por votación; solamente de imaginarnos una campaña de esa magnitud es complejo, ahora imaginarnos teniendo jueces y magistrados con cachucha de un color guinda, azul o roja, esto ocasionará que se destruya la administración de justicia de este país, por eso vamos a impedir los ciudadanos

este Plan C de Morena", añadió Romero Herrera.

Enfatizó que México requiere un Congreso diferenciado, en el cual ya no haya un partido con más del 60% del poder, ya que esto evitará que no se reforme la Constitución a modo de Morena, sin llegar a un acuerdo con la oposición.

Jorge Romero recordó que gracias a la votación del 2021 se logró evitar que tuvieran la mayoría los diputados de Morena en el Congreso de la Unión, y adelantó que este 2024 se repetirá la fórmula y se frenará la mayoría de la Cuarta Transformación...

"Estamos luchando para que nadie tenga la mayoría, ni siquiera el PAN. El país no requiere partidos con hegemonía. México debe de avanzar a tener un Congreso, en el cual los legisladores se pongan de acuerdo sí o sí, no buscamos que Morena deje de tener la hegemonía y la obtenga el PAN y se impongan las mayorías, al contrario, se requiere un país de contrapesos, no podemos vivir en un país donde un partido hegemónico descarte a los demás solo porque te vienen dos votos más, esa es la actual diferencia en la cámara", mencionó.

El coordinador de los diputados federales panistas lamentó que en el actual sexenio los morenistas señalaron que "patearon a la oposición y que la arrastraron, eso es mentira, en el 2021 hubo más votos en la oposición que en el oficialismo. El PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano obtuvieron 23.5 millones de votos, mientras que por Morena PT y el Verde votaron 20 millones, pero por disposiciones de ley terminaron con más diputados. Sí hace tres años MC hubiera hecho alianza electoral con la oposición se hubiera tenido la mayoría simple y muchas barbaridades las pudimos haber frenado".



Jorge Romero dijo que la oposición espera tener un Congreso más equilibrado

# DIPUTADOS DE OPOSICIÓN VAN **POR 40 MILLONES DE VOTOS**

Jorge Romero pronosticó que este año volverá a hacer lo mismo y la oposición obtendrá más votos que el oficialismo y esperan tener un Congreso más equilibrado.

"Si no hubiera existido oposición en el actual sexenio, este país estuviera quemando carbón para producir electricidad, no se tendría el Instituto Nacional Electoral, tampoco existirían las policías municipales y solo habría soldados en las calles. Hemos tenido esa oposición responsable y estamos seguros que la vamos a seguir obteniendo este dos de junio".

Explicó que por ser una votación nacional o presidencial, se llegará a 40 millones de votos en favor de los diputados de oposición. "Ojalá y así sea. Lo mejor que nos puede pasar como República es que ningún partido tenga una mayoría absoluta y que se tengan que generar acuerdos entre los diputados".

# **AMLO SUMA 400 AÑOS DE** CÁRCEL EN DELITOS ELECTORALES

Por otra parte, Jorge Romero lamentó que Morena está concentrado en la campaña de Claudia Sheinbaum y el presidente no entendió que no debió participar en la campaña desde la mañanera, desde donde alabó a su candidata y atacó a Xóchitl Gálvez.

"La Constitución en el artículo 134 señala que los gobernantes no pueden hablar sobre la elección, es ley constitucional, sabemos que se requiere reformar, que es obsoleta, pero hoy se tiene que respetar la Constitución. Lo que vemos todas las mañanas es una absoluta referencia hacia las campañas y el ataque hacia la candidata de oposición, el señor ha acumulado 400 años de cárcel solo en delitos electorales y también estamos viendo una autoridad electoral que no llama a la corrección al presidente, esto es reprobable v estamos en una elección de estado".

Para frenar un intento de fraude, dijo que el dos de junio la oposición estará

"Todas las decisiones deben de ser producto de un acuerdo entre los partidos, Morena no va a triunfar con su Plan C para tener la absoluta hegemonía e imponerse en el Congreso"

atenta para verificar que se respete el voto de la gente.

"Los votantes mandan y tenemos que respetarlos, si no ganamos vamos a aceptar, pero si triunfamos y a este gobierno se le ocurre meter las manos, que le quede absolutamente claro que somos demócratas, pero no dejados, y no vamos a permitir que se convierta este país en una elección de estado. Se tiene que dejar votar a la gente en libertad y que gane el mejor", reiteró.

# **MÉXICO DIFERENTE CON TRIUNFO DEL PAN EN VERACRUZ Y CDMX**

Jorge Romero Herrera destacó que el PAN va a refrendar el triunfo en Guanajuato y Yucatán y busca recuperar los estados de Veracruz, Morelos, así como dar la campanada en la Ciudad de México.

"Vamos a ganar la Ciudad de México con Santiago Taboada, vamos a ganar Veracruz con Pepe Yunes. Va a ser otro país después de ganar estas dos entidades y esto va a frenar su Plan C Parlamentario, les vamos a quitar la mayoría simple en la cámara de diputados", dijo.

### CON ROSTROS DE DOLOR!

# Se pierden la niñez por su tipo de vida

Cerca de 1.7 millones de personas en hogares de jornaleros tienen entre tres y 15 años de edad.

Los niños que ya empiezan a adentrarse a esta actividad desconocen los peligros a los que se enfrentan, como es la desigualdad, pero también dejan a un lado su niñez por apoyar a sus padres en el campo y aportan para alimentos y pagar una renta de mil 500 pesos mensuales para rentar un cuarto.

Estos cuartos que son rentados por las familias que llegan de Guerrero son pequeños, miden aproximadamente ocho metros de ancho por 10 de largo donde sólo caben tres bases de camas, no se alcanza distinguir ni un baño mucho menos un espacio para bañarse, por lo menos a jicarazos.

Además no cuentan con un espacio para guardar su ropa por ello, los jornaleros colocan lazos para colgar su ropa, misma que divide una base de cama de otra, estos son los jornaleros que tienen suerte, pero dicen que hay quienes viven en peores circunstancias, porque tienen un cuarto de 4 por 4, duermen en el piso y no tienen agua.

La casa de ladrillo y cemento no cuenta con ventanas, sólo una

puerta y ante esta ola de calor se mantienen emparejadas para que los niños no salgan a la calle. Afuera de la casa entre el polvo, montan con palos, tarimas y hules un fogón donde cocinan con leña, también hay piedras y ladrillos que utilizan para poder sentarse.

Al cuestionar a la mujer sobre cuántas personas viven en ese cuarto dijo que pocas, pero no quiso hablar mucho pues temen por su seguridad porque a parte del maltrato que viven, inseguridad durante su tránsito al estado sufren constante acoso, abuso de autoridad y desaparición de personas jornaleras agrícolas. Rosario Horta



Los jornaleros viven con inquietud el día a día

# Subsisten entre riesgos, miedos y la necesidad

### **ROSARIO HORTA**

Las familias de jornaleros agrícolas saben que el trabajo en el campo implica muchos riesgos, peligros, sobre todo para niñas, niños y adolescentes, quienes, a falta de la disposición de guarderías, ahora son cuidados por las mujeres que tienen la figura de la matriarca.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para la cosecha de mayo y septiembre, se estima que llegan al estado de Guanajuato entre mil 500 y tres mil personas de Guerrero y Michoacán; tan sólo en la comunidad La Sandía y sus alrededores arriban alrededor de 50 personas de la Sierra de Guerrero.

# LA OTRA MIRADA

La mayoría de las frutas y verduras que hay en las mesas de los hogares han sido recolectadas por jornaleros, quienes pasan sus días de sol a sol, reuniendo aquellos alimentos que se adquieren en el mercado o supermercado limpios, sin tierra para poder preparar los alimentos.

Se estima que llegan a Guanajuato de entre mil 500 y 3 mil personas de los estados de Guerrero y Michoacán para la cosecha de mayo y de septiembre

Sus manos están llenas de ampollas, cicatrices y están cuarteadas por exponerse a la sequía del campo.

En la comunidad La Sandía hay una mujer con más de 60 años. Es la matriarca de la familia y llegó a trabajar en el campo, pero su rol cambió a niñera, luego de la desaparición de Javier Modesto, niño indígena de tres años originario de Guerrero, del que no se sabe sobre su paradero desde el pasado 15 de mayo; su desaparición ocurrió entre las comunidades La Sandía y El Jagüey, en los límites de los municípios de León y Romita.

La señora, de quien se omite su nombre por temor a represalias, platicó cómo es trabajar en el campo y los riesgos a los que se exponen los jornaleros.

Primeramente, explicó que la falta de recursos los obliga a bajar de las montañas de Guerrero a familias completas con rumbo al estado de Guanajuato; en algunos de los casos, la población desplazada no se les ofrecen los servicios necesarios como una vivienda con los servicios, alimentos, agua potable, servicio médicos, trato digno y, lo más importante, una guardería o un lugar seguro donde dejar a sus hijos.







# MEDICO EN TUCASA











Mándanos un mensaje (C) 477 122 26 18



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MARCA PROPIA

### COTIZACIÓN DCyL/01/2024

De conformidad con las atribuciones de la Dirección de Compras y Logística del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato contenidas en su Reglamento Interior, se convoca a las empresas productoras y distribuidoras de medicamentos a participar en la primera vuelta de la cotización para la comercialización de medicamentos marca propia ISSEG, guardando las mejores condiciones de mercado para el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

Los interesados podrán sin ningún costo consultar e imprimir un juego completo de las bases y anexos de la cotización en la página de internet del Instituto http://www.isseg.mx/.

Publicación Junta de Aclaraciones Recepción de propuestas (Técnica y Económica) Apertura de Ofertas Fallo Firma de contrato

27 de mayo de 2024 31 de mayo de 2024, 9:30 hrs 3 de junio de 2024, 9:30 hrs 3 de junio de 2024, 11:00 hrs 4 de junio de 2024, 14:30 hrs 20 días hábiles posteriores al fallo

Las fases del evento de llevarán a cabo en el domicilio de la Dirección de Compras y Logística del ISSEG ubicado en Av. Circuito Mexiamora Norte, Parque Industrial Santa Fe, Puerto Interior, Carr. León-Silao Km 167+700, C.P. 36275.

> **GUANAJUATO, GTO., A 27 DE MAYO DE 2024** DIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA





# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMPRA DE BEBIDAS DE MARCA PROPIA

# COTIZACIÓN DCyL/02/2024

De conformidad con las atribuciones de la Dirección de Compras y Logística del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato contenidas en su Reglamento Interior, se convoca a las empresas productoras y distribuidoras de bebidas, a participar en la primera vuelta de la cotización para la comercialización de bebidas marca propia ISSEG, guardando las mejores condiciones de mercado para el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

Los interesados podrán sin ningún costo consultar e imprimir un juego completo de las bases y anexos de la cotización en la página de internet del Instituto http://www.isseg.mx/.

Publicación Junta de Aclaraciones Recepción de propuestas (Técnica y Económica) Apertura de Ofertas Fallo Firma de contrato

27 de mayo de 2024 31 de mayo de 2024, 10:30 hrs 3 de junio de 2024, 11:00 hrs 3 de junio de 2024, 11:30 hrs 4 de junio de 2024, 15:30 hrs 20 días hábiles posteriores al fallo

Las fases del evento de llevarán a cabo en el domicilio de la Dirección de Compras y Logística del ISSEG ubicado en Av. Circuito Mexiamora Norte, Parque Industrial Santa Fe, Puerto Interior, Carr. León-Silao Km 167+700, C.P. 36275.

> **GUANAJUATO, GTO., A 27 DE MAYO DE 2024** DIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA







La prohibición de venta será a partir de las 10:00 hrs

# El ayuntamiento aprueba Ley Seca para elecciones

### CHRISTIAN RENDÓN

El próximo dos de junio serán las votaciones para elegir a los nuevos gobernantes de México, el estado de Guanajuato y sus 46 municipios, por lo que es importante que la gente se encuentre en óptimas condiciones para emitir su voto de manera responsable, y ante este argumento, el Ayuntamiento de León aprobó la llamada "Ley Seca" que consiste en lo siguiente.

De acuerdo a información del Secretario de Seguridad Pública de León, Jorge Guillén Rico, la prohibición para la venta de alcohol en botellas cerradas será a partir de las 10:00 de la noche en establecimientos como vinícolas. tiendas de abarrotes y giros comerciales similares.

"Fiscalización ya lo trae, ellos ya tienen sus indicaciones precisas", dijo el funcionario refiriéndose a los operativos que se van a implementar en la ciudad para evitar la venta de alcohol durante esa noche.

Las multas para los establecimientos que no cumplan con lo establecido pueden llegar hasta los once mil pesos

La síndica del Ayuntamiento, Leticia Villega, informó que las multas para las personas que no cumplan y vendan alcohol durante ese día hasta las 11:59 horas del domingo dos se junio es de 10 a 100 UMAS. lo que equivale 1 mil 085.70 y 10 mil 857 pesos, respectivamente.

La Secretaría de Seguridad está realizando un operativo para garantizar que se realicen unas elecciones de manera segura y tranquila sin ningún altercado.

Guillén Ricó comentó que los tres turnos de la Policía van a trabajar para garantizar la seguridad en el municipio y aseguró que hasta el momento no han identificado zonas de riesgo en el municipio de León donde tengan que poner principal atención.

Ante esto, hicieron un llamado a la ciudadanía para que hagan caso de la ley mientras que las autoridades electorales invitaron a hacer válido su derecho al voto. acudiendo ese día a las urnas a cumplir con su obligación como ciudadanos y ciudadanas responsables.

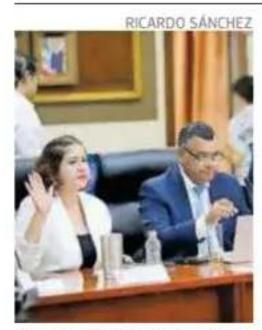

Apoyarán a los agentes

### **AYUNTAMIENTO**

# Aprueban la atención psicológica para policías

Para fortalecer su salud mental, esto principalmente cuando participen en situaciones críticas y traumáticas, el personal de la policía municipal y policía vial de León recibirá atención psicológica de forma periódica.

Esta gran propuesta fue aprobada por unanimidad en sesión de Ayuntamiento, al reformar el artículo II4 fracción II del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

El síndico, José Arturo Castellanos Sánchez agradeció la voluntad del cuerpo edilicio para ampliar las prestaciones del personal operativo y administrativo que recibirá atención psicológica de manera bimestral.

Durante la sesión. también se aprobó reformar el Reglamento de Coordinación Operativa de la Secretaria de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de la ciudad de León, a fin de establecer la obligación de portar cámaras corporales por el personal operativo de Seguridad Pública y a quienes realicen acciones de verificación o inspección de la Dirección de Comercio, Consumo y Abasto y de la Dirección General de Fiscalización y Control.

De igual manera, se regulará la implementación de GPS a las patrullas para hacer más eficientes los tiempos de reacción e intervención de los cuerpos de seguridad pública. Oscar Reyes

### **BUSCAN EFICIENTAR SERVICIOS**

# Señalan importancia de la tecnología en la seguridad

La síndica Leticia Villegas Nava recalcó la

importancia de incorporar tecnologías en la función policial con el objeto de eficientar los servicios y reducir los casos de abusos de autoridad y violaciones a los derechos.

"La implementación de estas cámaras va a garantizar una mayor transparencia en las acciones llevadas a cabo por los elementos operativos y los funcionarios encargados de verificación e inspección, no solo fortalecerá su rendición de cuentas, sino que también construirá confianza", dijo. Oscar Reyes



# SÍMiPlaneta, acciones por el medioambiente



Nuestro llamado, a revertir juntos el cambio climático: Víctor González Herrera





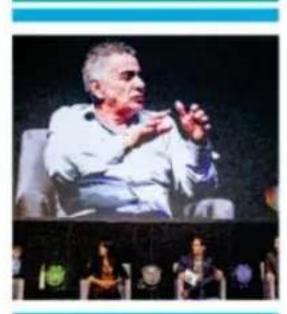





La Fundación SíMiPlaneta organizó el 2.º Foro "Transformando el planeta", donde se abordaron los retos que afronta México para abastecerse de agua en medio de la peor seguía de los últimos 80 años. Ante ambientalistas, activistas, integrantes de academia y medios de información, Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo Por Un País Mejor, destacó la importancia de unir fuerzas, "porque sólo en la medida en que tomemos conciencia, como comunidad, de los riesgos que todos corremos al agredir la única casa que tenemos -nuestro planeta-, entenderemos la urgencia de trabajar con un solo propósito".

En el museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México, González Herrera hizo un llamado a buscar soluciones "e inspirar a más personas a acciones; los mexicanos podemos tomar

poner el ejemplo de cómo trabajar para encontrar respuestas a algo tan necesario como la conservación del medioambiente", comentó.

En el foro se presentó la ponencia magistral "La crisis del agua, la conservación de la naturaleza y el futuro de la humanidad" a cargo del doctor Gerardo Ceballos y, además, se entregaron donativos a 27 instituciones dedicadas a la conservación y restauración medioambiental, por un total de 25 millones de pesos.

Para cerrar, se organizó la mesa de debate "Agua, ¿Estamos en la hora cero?" y se informó que el Guardianes, documental producción SíMiPlaneta, obtuvo el premio en Cannes World Film, en Francia y fue seleccionado para concursar en los festivales fílmicos de Indonesia y Los Ángeles.

Es un honor para México que el Dr. Simi haya sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2024.

### FIRMAN CONVENIO

# Infractores viales concluirán educación

A partir de este año, las personas con rezago educativo que sean infraccionadas podrán incorporarse al sistema educativo no escolarizado de INAEBA para obtener su certificado de estudios de alfabetización, primaria o secundaria.

Sus multas quedarán conmutadas como servicio a la comunidad.

Por ello, 29 leoneses de diferentes edades recibieron sus certificados de primaria y secundaria que permutaron sus faltas administrativas o viales bajo esta modalidad.

El presidente municipal, Jorge Jiménez Lona, reconoció el esfuerzo de las personas y les pidió continuar con sus estudios pues nunca es tarde.

"Qué sigan estudiando, ustedes van a ser ejemplo para sus hijos, hermanos, amigos y es importante que se sigan preparando, ya es muy difícil conseguir trabajo sin concluir la primaria o la secundaria.

"El llamado es para que sigamos estudiando, felicitarlos porque creo que no es sencillo, hacer doble trabajo, sobre todo si se estudia, a veces trabajan y están aparte haciendo labores en el hogar, decirles que les reconocemos este esfuerzo".

Además, ofreció alternativas de educación media superior con modalidad abierta que se tiene de manera gratuita en todas las bibliotecas públicas del municipio.

En el marco de la entrega de certificados, se llevó a cabo la firma de convenio entre el municipio e INAE-BA para formalizar esta alternativa de educación como servicio comunitario.

Dicho convenio lo firmó el director general de INAEBA, José de Jesús Correa Ramírez; el Secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, Jorge Guillén Rico; la jueza cívica y responsable de seguimiento, Itzel Corona Raya y el enlace regional de INAEBA, Gilberto López Jiménez. /ls-

rael Alatorre

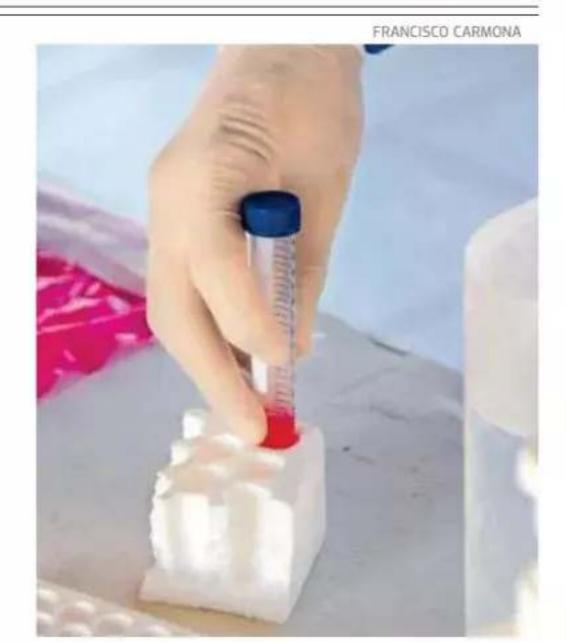

La escuela en Las Joyas ya está siendo tratada

# Detecta SEG dos casos de hepatitis en una escuela

CHRISTIAN RENDÓN

El delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en León, Alfredo Ling Altamirano, confirmó dos casos de menores con hepatitis en la Escuela Vanguardia de las Joyas.

Comentó que ante el reporte, acudieron a la zona para realizar la investigación correspondiente donde se obtuvo el diagnóstico de dos menores contagiados y de forma inmediata se aplicó el protocolo.

"Se realizó la investigación correspondiente, se analizaron los casos que se habían presentado, se hizo el diagnóstico general de la comunidad y se llegó a la conclusión que tenemos dos casos aislados a partir de este acontecimiento y después de haber aplicado el protocolo correspondiente seguimos al pendiente de cualquier otra circunstancia que se pudiera dar, pero por el momento, el dictamen que tenemos son dos casos", dijo.

Altamirano detalló que el reporte se atendió derivado de unas fotografías que se difundieron donde las instalaciones de la escuela se encontraban muy sucias, aunque dijo que tendrían qué ver si las imágenes son actuales.

Sin embargo aseguró que a raíz de esta situación esta semana se hizo una limpieza profunda para garantizar la salud de las y los menores estudiantes y evitar más contaminación.

"Tendríamos que ver en qué momento una fotografía puede ser un diagnóstico actual, a propósito de esta semana se realizó la inspección correspondiente para hacer una limpieza profunda y evitar cualquier contaminación. Sabemos que en este momento el tema del calor, el tema del agua son muy sensibles, por lo tanto estamos al pendiente", agregó.

El titular de la SEG en León descartó que haya más casos de menores con hepatitis en otras escuelas del municipio y pidió a los padres y madres de familia estar al pendiente de lo que ocurra a los menores para evitar enfermedades de la temporada sobre todo del sistema digestivo.

"Estamos al pendiente, a veces el tema es el lunch que mandan desde casa, pues sino lo consumen temprano ya al medio día con el calorcito, ya no está correctamente cocinado", añadió.



### NO ES REDITUABLE

# Aseguradoras ponen trabas en el hurto de autotransporte

El consejero nacional de la Canacar, Juan Carlos Muñoz, lamentó que una gran parte de aseguradoras ya no quieren trabajar con el sector autotransporte debido a dicho crecimiento.

Agregó que las pocas empresas que están asegurando mercancías ponen mil peros y ponen costos altísimos en el deducible, con protocolos exagerados porque les impacta mucho en su finanzas.

"Esto depende del costo beneficio, y si no les es redituable el negocio van a dejar de asegurar las unidades. Existen empresas transportistas que no han podido pagar el seguro y se la están jugando con el traslado de mercancías, es muy complicado", dijo.

Reiteró que anteriormente cuando se robaban un camión, el 80% de las unidades aparecían, solo se llevaron la carga, pero hoy se roban los camiones, se roban la carga y las posibilidades de recuperar el camión es del 5 0 6%.

"Regularmente ya van a parar en mercados secundarios como deshuesaderos y muchas de las veces los clonan o se los llevan a Centroamérica. existe mucho mercado donde revender los camiones", explicó Juan Carlos Muñoz.

Señaló que para los empresarios del ramo existe una escasez a nivel mundial de venta de camiones, esto debido a la alta demanda.

"Actualmente si uno va y pide una unidad, nos la entregan dentro de un año y estas unidades son buscadas en un mercado secundario, por eso es que se roban hasta 27 trailers y camiones al día a nivel nacional, es un mundo de unidades", concluyó el consejero. Israel Alatorre

# Aumenta 200% el robo en carreteras

ISRAEL ALATORRE

l robo de tráilers y mercancías se disparó en el último año hasta en 50%, situación que ha ocasionado la inflación en ciertos productos debido a los altos costos que se pagan a las aseguradoras.

Juan Carlos Muñoz, consejero de la Cámara Nacional de la Industria del Autotransporte de Carga (Canacar) denunció que el robo de mercancías y de las unidades del autotransporte genera dos efectos.

En entrevista, explicó que el primero es la inflación porque impacta en la economía de las empresas y no pasa lo mismo en el mercado informal, "porque las empresas que están pagando impuestos y que están en el régimen fiscal, están viviendo a la orden del día y tienen que competir contra sus propios productos que entran en el mercado negro y generan una competencia desleal, esto es un doble efecto".

Dijo que el otro tema preocupante es que cada vez el robo es más violento.

"Ya no es como antes, que llegaban los ladrones, agarraban al operador y lo metían en el camarote o lo despojaban de la unidad, pero hoy es muy violento, ahora ya hay balazos directos. Anteriormente esperaban que el operador estuviera dormido o distraído, pero hoy por los protocolos de seguridad se está volviendo muy violento el robo de las unidades con la mercancía.

"Estamos viendo a través de los noticieros y las redes sociales que con base en la tecnología que tienen los tráileres y los camiones se perci-



El año pasado se registro el robo de más de nueve mil 500 unidades en todo México

be cómo los balean y los persiguen. Cuando los detienen, vemos cómo los maltratan, esto es muy preocupante porque está sucediendo en todos los sectores de la sociedad, lo sufren los empresarios, los choferes del autotransporte, los taxistas y los ciudadanos también sufrimos la inseguridad, pues cuando salimos a carretera nos da miedo manejar hasta en las federales, porque ya no hay seguridad".

# El Sol de León



# EL PODER DE LA ACCIÓN

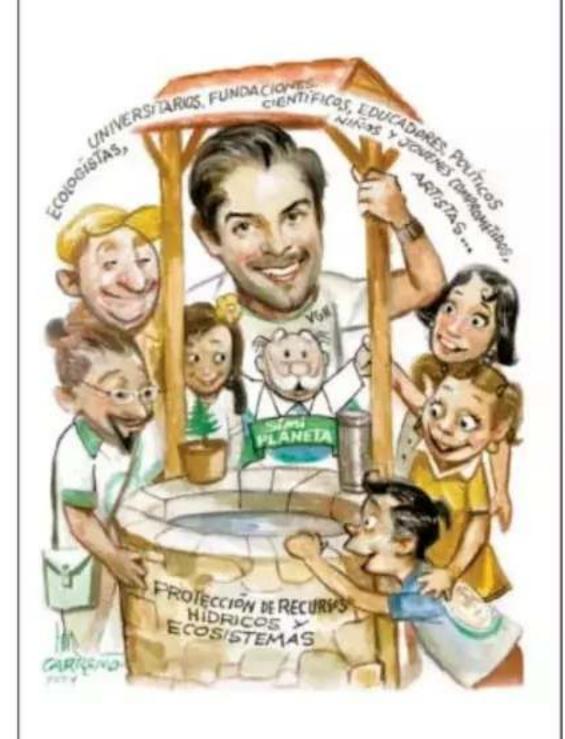

Por Luis Carreño

# RESUMEN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Se informa al público en general respecto a la realización del proyecto "EXPLOTACIÓN, TRITURACIÓN, CRIBADO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO (BASALTO)", el cual, se ingresa para su evaluación en materia de impacto ambiental, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El proyecto promovido por el C. JUAN AGUILAR PADILLA, se localiza entre las localidades de La Gloria y La Muralla del Cadillal, a un costado del Balneario Tres Villas, en el Municipio de San Francisco del Rincón, en el Estado de Guanajuato, sus principales vías de acceso son la Carretera León-Cuerámaro y Romita-El Saucillo.

El proyecto que se somete a la evaluación del impacto ambiental, corresponde al cambio de uso de suelo en áreas forestales (CUSAF) y la apertura y operación de un banco de material pétreo. Se prevé la afectación para el proyecto en una superficie de 10.160 hectáreas, en un predio de 15.740 hectáreas, que corresponde a un 64.55 % de afectación a la superficie total del predio.

Para la apertura y operación del banco de grava, se considera afectar 10.110 hectáreas de vegetación secundaria de selva baja caducifolia (VSa/SBC), selva baja caducifolia y pastizal inducido, en regular a buen estado de conservación. También se considera el desmonte, para la apertura de un camino para el acceso al área de explotación, abarcando una superficie de 168.5094 metros cuadrados. Se incluye la instalación de una planta de trituración, obras provisionales (Campamento) y otros usos del banco.

El proyecto es de intensidad media-alta en el impacto ambiental, sin embargo, es en su mayoría es mitigable y compensable. Los principales impactos ambientales que se identifican en la realización del proyecto son Pérdida de cobertura vegetal, pérdida de suelo fértil, cambio del patrón de infiltración y escorrentía, cambio drástico del paisaje por remoción de la vegetación y modificación de topografía, entre otros de menor magnitud e importancia. Cabe destacar que muchos de los impactos son de baja-media magnitud, y en su mayoría mitigables. Además de que el proyecto trae consigo, grandes beneficios económicos, sociales y ambientales, estos últimos, derivados de la proyección de conservar el ecosistema de selva baja, aun posterior a la explotación.

Las principales medidas de mitigación y compensación que se han propuesto y se llevarán a cabo para el proyecto son, la reforestación en zona de amortiguamiento, obras de conservación de suelo en esa misma área, zona de amortiguamiento en la periferia del proyecto, que resulta una superficie de 5.540 hectáreas, programa de rescate de flora y fauna; así mismo se llevarán a cabo otras medidas de seguridad y prevención de riesgo ambiental, manejo de flora, fauna, residuos y manejo del agua, propuestas para el proyecto para reducir al mínimo el daño ambiental que conlleva el proyecto.

Cabe señalar que el banco de grava operará en concordancia con lo dispuesto en la Norma Técnica Ambiental "NTA-IEE-002/2007".

Cartones

Ponderosa

Libramiento Tequisquiapan Km.4, Zona Industrial Valle de Oro-

San Juan del Rio, Qro. C.P: 76803 Tel-01(427) 271-9600





Líder en producción de cartoncillo recubierto en México, con el mejor servicio y calidad de clase mundial.

### **Nuestros Productos**

- -Estucado reverso café
- -Estucado reverso blanco
- -Manila reverso café

### Certificaciones

- -Sistema Gestión de la Inocuidad FSSC 22000
- -Cadena de Custodia FSC®
- -Industria Limpia otorgado por PROFEPA
- -Emblema Hecho en México

### Reconocimientos

-Eco-etiqueta "Mariposa Monarca"











Pregunte per nuestros productos certificados FSC\*

EC00000920032012 Asociación de Normalización y Certificación A.C.





Líder en producción de cartoncillo recubierto en México, con el mejor servicio y calidad de clase mundial.

# **Nuestros Productos**

- -Estucado reverso café
- -Estucado reverso blanco
- -Manila reverso café

# Certificaciones

- Sistema Gestión de la Inocuidad FSSC 22000
- -Cadena de Custodia FSC®
- -Industria Limpia otorgado por PROFEPA
- -Emblema Hecho en México

# Reconocimientos

-Eco-etiqueta "Mariposa Monarca"











Certificación A.C.



Pregunto por nuestros productos certificados FSC\*

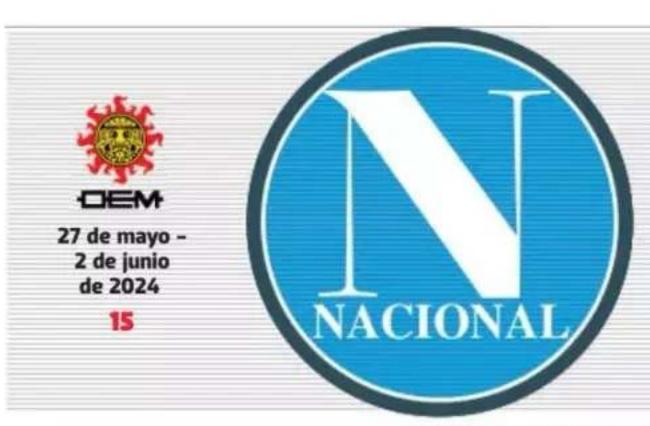

# **EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS**

# Aumentan casi 500% los juicios laborales

# **RESUELVEN DIFERENCIAS EN JUZGADOS**

Desde noviembre de 2020 y hasta diciembre pasado se abrieron 156 mil 761 juicios laborales en todas las entidades del país

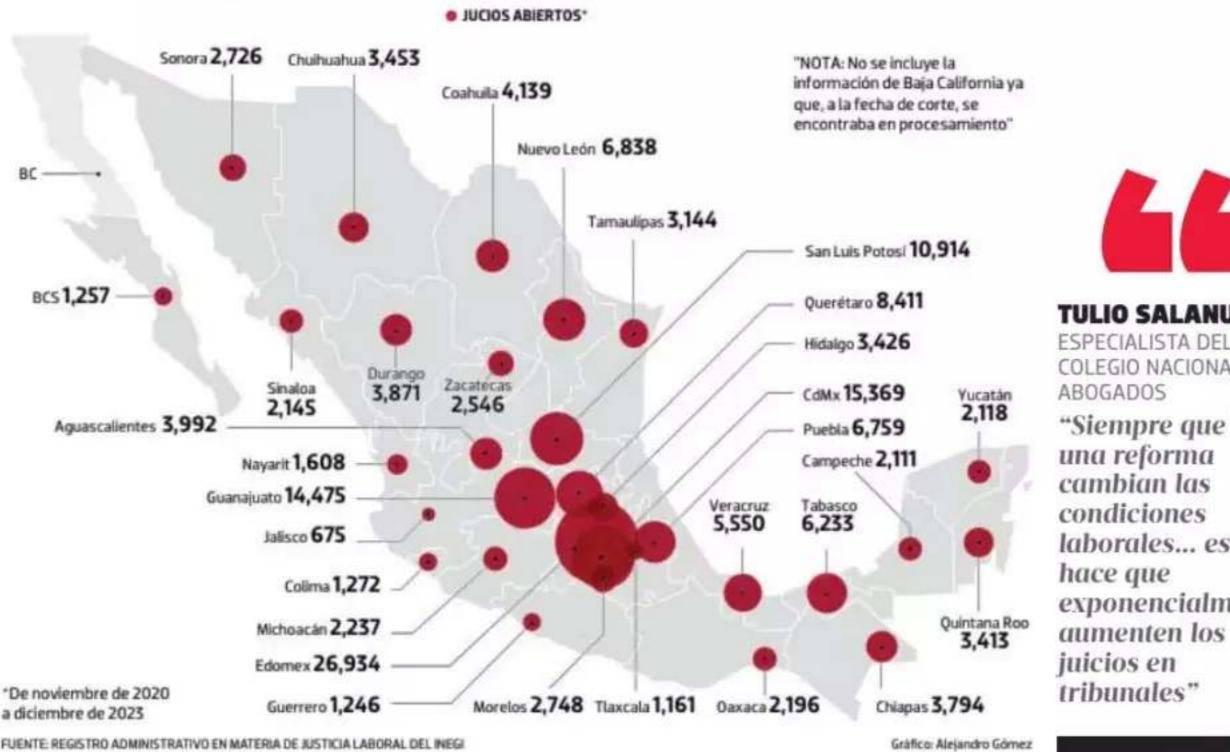

### **TULIO SALANUEVA**

ESPECIALISTA DEL COLEGIO NACIONAL DE

"Siempre que hay laborales... eso exponencialmente

ATZAYACATL CABRERA

# Parte de este incremento obedece a las recientes reformas, además del rezago que provocó la pandemia

os juicios laborales aumentaron 494 por ciento en tres años. Mientras en 2021 se abrieron 18 mil 420 procedimientos de este tipo, el año pasado fueron 91 mil 49, de acuerdo con el Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los juicios laborales son procedimientos administrativos y judiciales en los que se discuten derechos y obligaciones laborales, es decir, las controversias entre trabajadores y empleadores por temas como salarios, despidos o huelgas, entre otros.

Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados, explica que parte de este incremento en las controversias laborales es atribuible a un mercado más dinámico, condiciones laborales inadecuadas, las recientes reformas y el rezago administrativo por la pandemia de Covid-19.

En entrevista con El Sol de México, dijo que las condiciones de trabajo, de seguridad, los salarios, no son los más óptimos y eso hace que crezca el descontento laboral, y por lo tanto, que aumenten las demandas ante el órgano jurisdiccional. Y la pandemia, un acto sin precedentes, retrasó la impartición de justicia debido al cierre de juzgados,

tribunales, juntas de trabajo y salas.

Durante la actual administración Morena y sus aliados han aprobado reformas en materia laboral, como la eliminación de la subcontratación (outsourcing), el aumento de días vacaciones, además de que promovió el alza de los salarios mínimos, lo que también contribuyó a que aumentaran los juicios, comentó Salanueva Brito.

"Siempre que hay una reforma a la legislación, cambian las condiciones laborales y eso aumenta las expectativas que tienen tanto los trabajadores como los patrones. Eso hace que exponencialmente aumenten los juicios en tribunales; es una cuestión natural".

El presidente de la Comisión de Vinculación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), Rafael Arenas Hernández, dijo que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia comenzaron los cambios en materia económica y laboral. "Es importante nivelar la balanza (...) sucede que se han incrementado los costos laborales en las empresas", añadió.

La eliminación del outsourcing, por ejemplo, generó inconformidades en los trabajadores que fueron despedidos sin liquidación, debido a que en los contratos bajo el esquema de subcontratación no consideraban este derecho.

"En los esquemas de subcontratación laboral no venía previsto un esquema de terminación de relaciones laborales conjuntamente con una liquidación, porque justamente eso era lo que las empresas estaban persiguiendo en la subcontratación laboral. Por supuesto que vienen los cambios, no existe una liquidación como tal (...) y eso es uno de los muchos sentidos en los que se inician muchas demandas laborales", comentó Arenas Hernández.

La implementación de normas oficiales como la NOM 035, que obliga a las empresas a detectar y prevenir los riesgos psicosociales que se puedan presentar en las actividades diarias dentro de una organización, así como la NOM 037, la cual establece las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo, impactaron en las utilidades de las empresas debido a que anteriormente muchas no contaban con protocolos, manuales de operación que den cuenta del cumplimiento de sus obligaciones.

Las empresas tampoco tienen la posibilidad de deducir el total de gastos a la previsión social de trabajadores: "entonces el incrementar los costos laborales y no permitir que se hagan ese tipo de deducciones, pues obviamente origina un estrangulamiento al sector empresarial", agregó Rafael Hernández Arenas.

El rápido avance en los derechos laborales de los trabajadores orilló a las empresas a adecuar sus gastos y una de las soluciones fue despedir personal. Esto abrió la puerta para el incremento de los juicios laborales.

De acuerdo con los resultados del Proyecto del Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral del Inegi, el Estado de México es la entidad que concentra la mayor cantidad de juicios, pero sólo cuenta con ocho órganos jurisdiccionales en materia laboral.

En contraste, la Ciudad de México y estados como Veracruz y Jalisco, concentran la mayor cantidad de instancias jurídicas dedicados a la atención de juicios laborales.

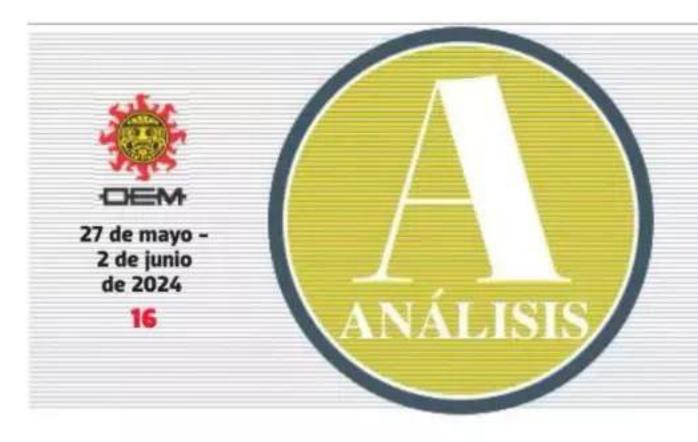



# LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS ESTÁ AQUÍ

Una visión incluyente, con perspectiva de género, el comentario de los actores políticos y sociales, las voces ciudadanas están en la sección de Análisis de EL SOL DE LEÓN. Usted tiene la última palabra.



# Todos a votar

El domingo dos de junio, México y Guanajuato vivirán la jornada electoral con mayor expectativa quizá en las últimas tres décadas. Aunque algunas voces señalan que la elección ya está definida, lo interesante no es quién gane la presidencia de la República o la gubernatura, sino cómo quedarán conformados los Congresos, tanto el federal como el estatal, pues de ello dependerá la viabilidad para que transiten las reformas o leyes que convengan a los intereses del proyecto para quien presida el Poder Ejecutivo.

n Guanajuato hay poco más de cuatro millones 831 mil personas con posibilidades de votar, aunque la última elección federal indicó que sólo votó 61% del electorado. Por ello, la participación ciudadana el próximo domingo será vital, pues entre más personas salgan a las urnas, los resultados podrán ser más certeros y entre más diferencia de votos conseguidos por cada persona candidata haya, mayor certeza tendrá el proceso electoral.

Los jóvenes guanajuatenses serán un factor decisivo, pues son alrededor de un millón 400 mil los que tendrán la posibilidad de votar, muchos de ellos por primera ocasión. Para dimensionar la importancia de este sector: en la elección de 2018, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ganó con un millón 143 mil votos; es decir, que si todos los jóvenes se pudieran de acuerdo y decidieran votar por alguna de las tres candidatas a la gubernatura del estado, sólo este sector lograría hacerla gobernadora. Por ello la importancia de su participación, pues ellos serían los que decidirán el rumbo de la elección. Ojalá que así sea y que salgan a votar.

# ASESINATO DE FAMILIARES DE CANDIDATOS

Aunque el actual proceso electoral tuvo menos asesinatos de candidatos que el de 2021, en donde hubo tres y en el reciente ocurrió un caso, el de la abanderada de Morena a la presidencia municipal de CeTanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez eligieron León para cerrar sus campañas. Caso contrario, Jorge Álvarez Máynez solo vino una vez al estado a principios de abril. Su ausencia en el cierre de campaña de su candidata, Yulma Rocha, podría ser un reflejo de lo que representa Guanajuato para Movimiento Ciudadano. Ni hablar

laya, Gisela Gaytán, no se estuvo exento de hechos de sangre, pues ahora las víctimas fueron los familiares de las personas candidatas. El primero de estos hechos ocurrió en el municipio de Tarimoro el miércoles 22 de mayo, cuando en la zona centro fueron asesinados a balazos Pedro Trejo, padre del candidato a la presidencia municipal, Saúl Trejo, y Roberto Carlos Cabrera, integrante de su equipo de trabajo y muy allegado a la familia Trejo.

El segundo ataque se dio en Pénjamo el viernes 24 de mayo, donde asesinaron a Gerardo Molina, consejero estatal de Morena y padre de la candidata morenista a la presidencia de ese municipio, Yoza-jamby Molina, además que en el atentado también cobró la vida de la pareja sentimental de la candidata.

Lo cierto es que las cinco personas asesinadas eran de Morena y eso genera muLos jóvenes guanajuatenses serán un factor decisivo, pues son alrededor de un millón 400 mil los que tendrán la posibilidad de votar, muchos de ellos por primera ocasión. Para dimensionar la importancia de este sector: en la elección de 2018, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ganó con un millón 143 mil votos; es decir, que si todos los jóvenes se pudieran de acuerdo y decidieran votar por alguna de las tres candidatas a la gubernatura del estado, sólo este sector lograría hacerla gobernadora

chas dudas y la Fiscalía General del Estado ha brillado por brindar pocas respuestas. A pesar de que el 15 de mayo fueron detenidas siete personas, algunas de ellas señaladas como autoras del asesinato de Gisela Gaytán, la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado fue muy escueta e incluso fue el gobernador Diego Sinhue Rodriguez Vallejo el que volvió a hacerle el trabajo al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, al decir que todas las investigaciones están abiertas, incluida la que el ataque contra la candidata pudo haber sido orquestado desde adentro de Morena. ¿Y de los otros casos? ¿Hay esa misma línea? ¿Por qué asesinaron a los papás de dos candidatos morenistas? Preguntas que posiblemente quedarán sin respuesta durante un buen tiempo.

# EL ÚLTIMO ESTIRÓN

Si algo quedó claro fue que Guanajuato se ha convertido en las dos últimas elecciones federales en el estado más deseado para la clase política. En 2018, Morena no le tomó tanta importancia al territorio guanajuatense, pues creyó que con la cascada de votos que podría generar Andrés Manuel López Obrador sería suficiente para quedarse con la joya de la corona panista y no fue así, pero desde entonces era el objetivo: ganar este estado.

Sin embargo, en cinco años Morena entendió que debía trabajar el estado y en 2024 se vio que ese trabajo se fortaleció e incluso se maduró. Claudia Sheinbaum vino a Guanajuato en cuatro ocasiones y visitó nueve municipios. Vino a hacer su campaña, pero también a respaldar a sus candidatos del estado, lo que da cuenta de que el territorio guanajuatense sí era objetivo para Morena. Ahora toca esperar para ver qué tantos dividendos les dio este nuevo trabajo.

Por su parte, Xóchitl Gálvez vino en cuatro ocasiones y estuvo en cinco municipios. Caso contrario al de Sheinbaum, Gálvez vino al estado a recargarse de energía, a tomar oxígeno para su campaña y para desde la entidad más panista mostrar el músculo de su partido.

Tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez eligieron León para cerrar sus campañas. Caso contrario, Jorge Álvarez Máynez solo vino una vez al estado a principios de abril. Su ausencia en el cierre de campaña de su candidata, Yulma Rocha, podría ser un reflejo de lo que representa Guanajuato para Movimiento Ciudadano. Ni hablar.

# **GANÓ LA CONGRUENCIA**

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio su veredicto: los periodistas y los medios de comunicación se encuentran excluidos del universo de destinatarios de las normas que prohíben la calumnia electoral.

Con esto, se deja sin efectos toda la andanada de acciones que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato realizó contra medios de comunicación de la entidad, a quienes les ordenó bajar información, bajo el argumento de que estaban replicando violencia política en razón de género.

Los medios de comunicación de Guanajuato defendieron que si no fuera por las notas publicadas, no se evidenciaría la violencia política, pero la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato sostenía que los medios no deben ser difusores o replicadores de dicha violencia en las notas. ¿Y si no se visibiliza, cómo se ataca la violencia política?

Por ello es importante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues sostuvo que la labor de los medios de comunicación es fundamental para el debate democrático, razón por la cual deben actuar con la máxima libertad, sin encontrarse sujetos a la amenaza de una sanción en los procedimientos administrativos sancionadores comiciales, cuando publican o difunden cualquier afirmación en el ejercicio legítimo de su profesión. La cordura y la congruencia volvieron a ganar.



# Juan Miguel Alcántara

# Dos mujeres, disyuntiva para México

Las campañas electorales finalizan. Nos toca a ciudadanos decidir. Tenemos datos duros, asequibles a todos, para decidir con responsabilidad lo mejor para México. Y para evitarnos más males. Conviene revisar tesis y actitudes de las candidatas presidenciales, contrastantes, bien diferenciables. También sus personalidades. Nos plantean dilemas graves a resolver a quienes somos pueblo: ciudadanos conscientes y libres. Las masas acríticas, aborregadas son manipulables. Analicemos datos con pensamiento crítico.

as tesis expuestas por Xóchitl Gálvez parten de tres valores fundamentales: vida, verdad v libertad. Los derechos humanos de todas y todos son piedra angular de su visión. Hay una idea de persona humana con dignidad, con libertades, deberes y derechos previos al Estado. Dato que apuntala que toda política pública debe promover y garantizar los derechos humanos de todos. Sus diagnósticos de la realidad, a partir de su propia experiencia de vida, le facilitan ponerse en los zapatos de los más pobres. La ley es la ley, tesis central.

Sus 355 propuestas, recopiladas en 28 capítulos, en el documento "Por un México sin Miedo" (coordinó Enrique de la Madrid): Seguridad, Justicia, Salud, Economía, Campo, Infraestructura, Telecomunicaciones, Turismo, Vivienda, movilidad y ciudades del futuro; Derechos Humanos; Mujeres; Pueblos indígenas y afromexicanos; Personas con discapacidad, Niñez y adolescencia; Jóvenes; 60 y más: Vida en plenitud; Diversidad Sexual, Deporte, Educación, Ciencia y Tecnología; Cultura; Transparencia y lucha contra la corrupción; Gobierno eficiente, Medio ambiente, Agua, Energía, Democracia, libertades y federalismo; y Política exterior.

Incluyen un sistema de salud integral garante de atención médica, medicinas, intervenciones quirúrgicas. La escuela será primer escalón a la igualdad. Escuelas de tiempo completo. Guarderías. Pensión universal para personas con discapacidad. Programas de capacitación y certificación para jóvenes, por año y medio. No abrazos a delincuentes, sí apoyo a las víctimas y a madres de desaparecidos. Las fuerzas armadas solo a recuperar soberanía territorial frente a delincuencia. Guardia Nacional civil, no militar. Presupuesto, tecnología y equipo para policías municiLas tesis de Claudia Sheinbaum son que continúe la 4T. Restaurar el antiguo régimen autoritario, nacionalista, populista, cardenista (Roger Bartra, demócrata, de izquierda, así describe). Se guía por la ideología marxista, no por la realidad (visión de materialismo dialéctico, de lucha de contrarios), para seguir dividiéndonos con categorías maniqueas: nosotros, buenos; ellos, malos

pales. Un acuerdo con países vecinos por la seguridad. Emisiones neta cero de carbono para año 2050. Integrarnos a la Agenda 2030. Una política exterior pro derechos humanos y democracia.

Sus actitudes: mujer independiente. De pensamiento crítico, no dogmática. Demócrata. Sin miedo. Con carácter. Trabajo en equipo: ni rateros, ni güevones, ni pendejos.

Las tesis de Claudia Sheinbaum son que continúe la 4T. Restaurar el antiguo régimen autoritario, nacionalista, populista, cardenista (Roger Bartra, demócrata, de izquierda, así describe). Se guía por la ideología marxista, no por la realidad (visión de materialismo dialéctico, de lucha de contrarios), para seguir dividiéndonos con categorías maniqueas: nosotros, buenos; ellos, malos. La ley, "expresión de dominio de la burguesía", no es la ley. Los derechos humanos no son eje, la colectividad está por encima de las personas individuales (populismo). Niega militarización.

Sus propuestas: Van las reformas de Obrador contra el Poder Judicial (politizar



Conviene revisar tesis y actitudes de las candidatas presidenciales, contrastantes, bien diferenciables. También sus personalidades. Nos plantean dilemas graves a resolver a quienes somos pueblo: ciudadanos conscientes y libres. Las masas acríticas, aborregadas son manipulables. Analicemos datos con pensamiento crítico.

designación de juzgadores); contra la pluralidad en el Poder Legislativo (sobrerrepresentarían a mayoría oficialista, la del antiguo régimen priista). Guardia Nacional, con mando militar. Seguirá destrucción de instituciones y contrapesos. Continuarán apapachos a dictaduras marxistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua. No defenderá democracia en el exterior.

Sus actitudes: No es independiente, la manda Obrador. Miente con descaro. No actúa por principios, sino por ideología; desprecia datos de la realidad. Sin pensamiento crítico. Intolerante, intransigente. Autoritaria. "Si no gano, puedo desconocer resultado". Con la oposición, no dialogará. No investigará corrupción obradorista, peor que la peñista. Zaldívar continúa, dijo. Sí mentirosos, ladrones, traidores.

Pueblo a votar. La opción es quien una, no divida; garantice construir en la casa común, para vivir todas y todos sin miedo, con libertad, para la justicia, en democracia.





# Luis Carriles

# El general exiliado por AMLO

Desde Canadá nos responde Eduardo León Trauwitz, el que fuera responsable de la seguridad de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que hoy es perseguido por hacer su trabajo e ir contra los intereses del gobierno actual. Se asume exiliado político y está a la espera de que haya una sentencia a su favor para regresar a México.

a promesa de AMLO, como tantas otras, es que el militar, miembro del Estado Mayor presidencial, será extraditado de Canadá a México por el delito de robo de combustible y crimen organizado. "Los que hoy me acusan son trabajadores de Pemex que son cómplices de los huachicoleros, empleados que en su momento se negaron a romper las válvulas que el crimen organizado usaba para robar combustible en los ductos", dice desde Canadá.

Me acusa el presidente López Obrador porque quiere culpar a alguien del desabasto de combustibles de 2019 y de la compra de combustible que se quedó en los barcos y se tuvo que pagar.

La realidad es que su intento de controlar el mercado negro de combustible fue ridículo. Ellos no cierran los ductos cuando se encuentra una toma clandestin. En el gobierno de Peña Nieto, en cuanto se detectaba la toma clandestina se cerraban; con este gobierno no, por eso el accidente de Tlahuelilpan y sus 137 muertos el 20 de enero de 2020, Pemex nunca cerró el ducto y mantuvo la presión, dejó que la gente se quedara con la toma clandestina descontrolada. por eso fue el accidente y los muertos, los responsables son ellos.

El diálogo con el general exiliado y perseguido judicialmente por la 4T se llena de detalles. Hay muchos y variados desacuerdos en la manera en que se combate el robo de combustibles en estos años, el cual no tiene nada como se hacía antes, con armas, con vigilancia, con personal

La realidad es que su intento de controlar el mercado negro de combustible fue ridículo. Ellos no cierran los ductos cuando se encuentra una toma clandestin

**Me acusa** el presidente López Obrador porque quiere culpar a alguien del desabasto de combustibles de 2019 y de la compra de combustible que se quedó en los barcos y se tuvo que pagar

especializado, con inteligencia y sin acuerdos con el crimen organizado.

El general Trauwitz nos dice que mientras tuvieron vehículos, en la primera mitad del sexenio de EPN, hacían acto de presencia en cada toma denunciada y luego les quitaron las unidades, por lo que el celaje disminuyó notablemente, pero entonces, fue cuando encontraron una forma barata y rápida de frenar el robo que era romper y cerrar las válvulas y a eso se negaba el personal de Pemex que luego se averiguó era parte de la mafia y proveedores del mercado clandestino.

Por eso se negaban a romper las válvulas, porque el negocio se mantiene dentro de Pemex y por eso me acusan y persiguen.

# BUZOS

1.-Resulta que Pemex está a punto de concluir el desarrollo de Tupilco y encontró zonas adicionales en las que podría haber volúmenes originales de hidrocarburos, es decir, que hay un potencial adicional al que se tenía contemplado en el área del jurásico. Es probable que haya nuevas reservas no contempladas, por lo que, van a realizar las pruebas necesarias e independientes al desarrollo que hay actualmente, con lo que superarían los más de 200 millones de barriles de petróleo que se habían contemplado en este yacimiento. Además de que nos cuentan que podría repetirse esta misma situación en Quesqui, otro de los campos estrella.



# Juan Veledíaz

# La ficción democrática

El proceso electoral del 2024 tiene dos factores que lo asemejan al llamado a las urnas que se hacía en la época del Porfiriato, donde se simulaba un ejercicio libre y representativo. El primero sería que el poder presidencial era factor central en el resultado de la jornada electoral, y el segundo que la libertad estaba acotada para acudir a las urnas. En el libro México: del Antiguo Régimen a la Revolución (FCE. 1988), se explica a fondo este proceso bajo el concepto de la "ficción democrática". La obra del profesor e investigador francés Francois Xavier Guerra, se volvió un clásico en los años 90 porque las analogías servían de modelo al proceso que se vivía en esos años en el país con la incipiente apertura democrática y la alternancia partidista en las gubernaturas de los estados.

l trabajo sirve de referencia cuando un poder real como el del crimen organizado hoy día es factor de decisión en las urnas al menos en la mitad del territorio nacional. El fracaso de la autoridad constituida no es responsabilidad solo del INE, implica a los poderes legales locales y al Ejecutivo Federal. El caso que mejor lo ejemplifica es Chiapas, donde 17 municipios están catalogados con el eufemismo de "atención especial", derivado de las masacres, desplazamiento forzado, cobro de piso, secuestros, resultado de la disputa por el control territorial de dos de los grupos criminales con presencia en todo el país e influencia transnacional.

La única alternativa que le quedó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue imitar a sus antecesores en la presidencia de la República y dar paso a una estrategia de disuasión con el despliegue anunciado para el 2 de junio de 143 mil 800 elementos en los estados de Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Sonora, Zacatecas y Chiapas, considerados como focos rojos por los niveles de violencia reflejo de la falta de control de la autoridad legal en esas zonas.

La lenta capacidad de respuesta de las fuerzas armadas, reflejo de lo ajeno que resultan en labores de seguridad pública, es garantía de que los niveles de violencia no disminuirán en las zonas donde el poder político local se sostiene por la complicidad con grupos criminales. El mejor ejemplo es Michoacán donde la coalición PRI-PAN-PRD anunció la impugnación

La lenta capacidad de respuesta de las fuerzas armadas, reflejo de lo ajeno que resultan en labores de seguridad pública, es garantía de que los niveles de violencia no disminuirán en las zonas donde el poder político local se sostiene por la complicidad con grupos criminales

de los comicios en al menos cuatro municipios de la Tierra Caliente, con Turicato al frente, donde la abanderada del PRI hace campaña desde Morelia a 115 kilómetros del municipio, debido a las amenazas de muerte del CJNG, como lo publicó el miércoles 22 de mayo El Sol de México. A principios de este mes la coalición presentó un mapa de riesgos a nível nacional donde alertó que el 29 por ciento de las secciones electorales en que se divide el país se encuentran en riesgo alto o medio por la violencia. Cruzado el dato con las ocho entidades que el INE catalogó como de "atención especial", al menos una cuarta parte del electorado irá a las urnas en territorios bajo hegemonía del crimen organizado. Los 35 asesinatos de aspirantes a un cargo de elección registrados de manera oficial hasta el tercer fin de semana de mayo, son un reflejo de que la "ficción democrática" perdura ahora bajo un poder que tiene en jaque al Estado.





# INCOMODA FILME DE DONALD TRUMP

El equipo de campaña del expresidente estadounidense Donald Trump anunció que demandará a los autores de la película "The Apprentice", presentada en Cannes, porque consideran que es "basura".



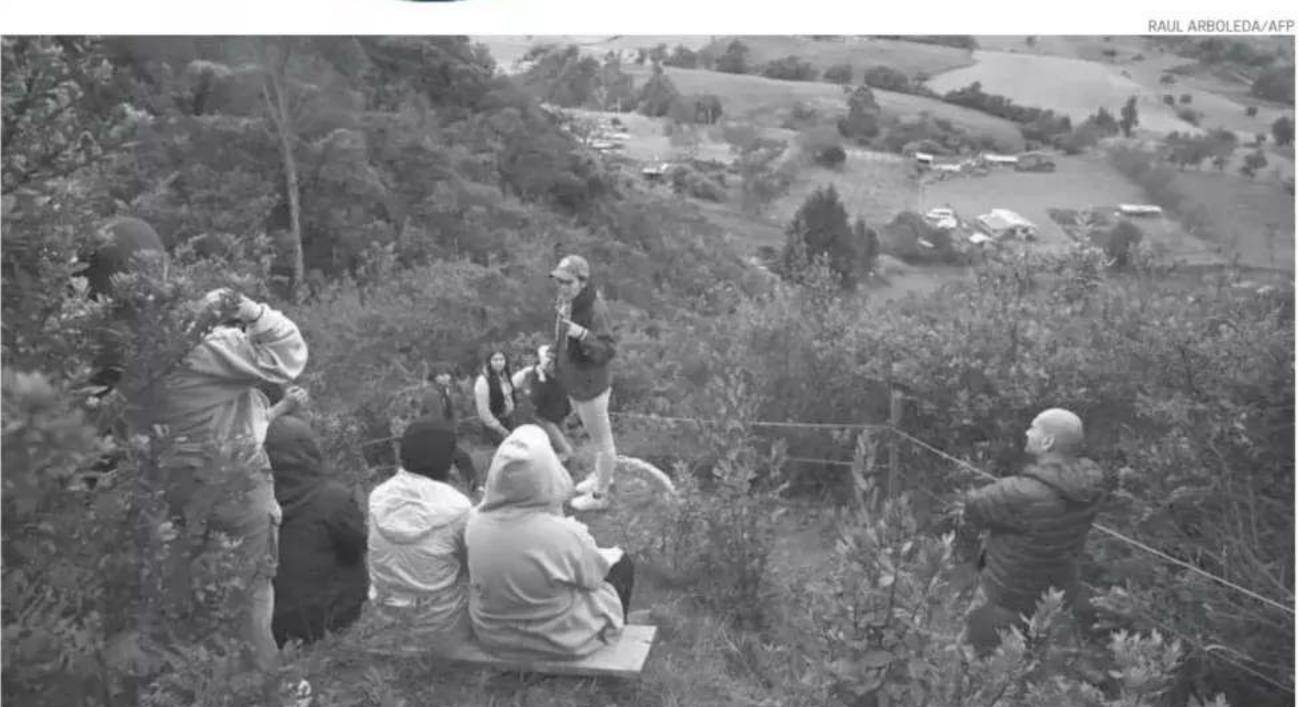

Es una batalla desigual, de los agricultores versus los desechos de una de las mayores metrópolis

# **EN EL MAYOR VERTEDERO DE COLOMBIA**

# Turismo para generar conciencia ambiental

AFP

"Resistencia" de familias enseña a visitantes la importancia del cuidado medioambiental y de reducir los residuos que generan en sus hogares

ogotá, Colombia.- Desde el mirador los turistas contemplan el paisaje ondulado de la sabana de Bogotá. También observan uno de los vertederos más grandes de América Latina, mientras los campesinos afectados por la basura enseñan la importancia del cuidado medioambiental.

Al fondo, el curioso atractivo es el Relleno Sanitario Doña Juana, adonde cada día llegan unas 6.000 toneladas de desechos que expiden un olor nauseabundo, mezcla de plástico quemado y restos orgánicos en descomposición.

Bajo la tierra, en un montículo, se esconden residuos acumulados desde hace



más de 30 años, que se expanden hacia las viviendas de unos 5.000 pobladores de barrios aledaños. En la superficie, tra-

enterrar los nuevos desperdicios.

Raúl Rivera, un campesino de sombrero vaquero, y sus hijas Paola y Andrea reciben a los turistas. En un recorrido alrededor del vertedero de 700 hectáreas, les
enseñan sobre el cuidado de las fuentes
de agua y ofrecen yogurt y quesos hechos
con la leche de las vacas que pastan cerca

bajadores con maquinaria trajinan para

a la putrefacción.

También los invitan a reducir los residuos que generan en sus hogares. La iniciativa, dice Paola, es un acto de "resistencia".

desechos

TRISTE

**PARA HACER** 

conciencia ofrecen

hechos con la leche de

cerca a la putrefacción

las vacas que pastan

Cada día llegan unas

6.000 toneladas de

yogurt y quesos

"Sepan que aquí hay una población que está haciendo fuerza para evitar que el relleno sanitario pase por encima" de las viviendas, complementa en conversación con la AFP la guía de un grupo de estudiantes y profesores universitarios, de 22 años.

Es una batalla desigual, de los agricultores versus los desechos de una de las mayores metrópolis de América Latina, de ocho millones de habitantes.

### TIERRA ÁRIDA

"Eso no es una montaña creada por Dios sino una montaña de basura", díce Andrea, hermana de Paola nacida en 1988, año en que se instaló el vertedero.

El basurero carcome los barrios Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo. En 2019 una docena de familias, entre ellas los Rivera, crearon la asociación Mirachuelo Ecoambiental para llamar la atención de las entidades públicas y educar sobre el cuidado del planeta.

Sara González, una turista y estudiante de antropología de 20 años, contempla Doña Juana y se percata de un daño "impresionante": la basura que se produce en casas como la suya en Bogotá consume a cuentagotas este territorio.

"No me esperaba ver prácticamente un desierto, es tierra árida, a veces en montículos con unos olores extraños", añade.

# DERRUMBES

En el planeta se generan unas 2.000 millones de toneladas de desechos sólidos urbanos al año, "el 45% de los cuales no se gestiona adecuadamente", según la ONU, que asegura que los rellenos afectan "de forma desproporcionada a la población más pobre".

La casa de los Rivera se ve como un pequeño punto azul brillante junto al gigantesco relleno.

En tres ocasiones Raúl, de 62 años, y sus hijas vieron derrumbarse la frágil pirámide de residuos, provocando avalanchas de basura que causaron enfermedades de piel y respiratorias.

Se trata de una población constantemente "estigmatizada", explica Carlos Villalba, sociólogo y profesor de la Universidad Javeriana.

En 1997, el año del desprendimiento más grave, medios locales estimaron que al menos un millón de toneladas se derramaron.

La vida junto al vertedero deja secuelas. Sobre un estante en la habitación de Julián, hijo de Andrea, reposan pastillas y equipos médicos.

Fue diagnosticado con asma debido a la contaminación, cuenta el adolescente de 15 años, que ha tenido que ser hospitalizado varias veces.

Un estudio epidemiológico de la Universidad del Valle de 2006 detectó una mayor prevalencia de enfermedades cutáneas y respiratorias entre la población cercana a Doña Juana, por una combinación de factores como la calidad del agua y el aire.

# Ultimo terreno estratégico, en venta

AFP

Oslo, Noruega.- El último terreno en manos privadas en el archipiélago estratégico de Svalbard en el Ártico está a la venta y China podría estar interesada en adquirirlo, aunque las autoridades noruegas se oponen.

A mitad de camino entre Noruega continental y el Polo Norte, Svalbard se encuentra inmerso en una región cuyo valor geopolítico y económico crece a medida que las tensiones entre Rusia y Occidente se agravan y el hielo marino retrocede.

El terreno de Søre Fagerfjord, en el suroeste del archipiélago, consta de 60 km de llanura y montaña. Lejos de todo, está despojado de infraestructuras pero cuenta con un glaciar y 5 km de costas.

Hoy puede ser adquirido por algo más de 320 millones de dólares.

"Es el último terreno privado en Svalbard y, que sepamos, el último terreno privado del mundo en el Gran Norte", afirma el abogado Per Kyllingstad que representa a los vendedores.

"Los chinos son naturalmente compradores potenciales porque muestran un interés real por el Ártico y Svalbard desde hace mucho tiempo", afirma, asegurando haber recibido "señales de interés concretas" procedentes de ese país.

Noruega vería con malos ojos que Søre Fagerfjord caiga en manos de un país extranjero y sea explotada.

En un libro blanco dedicado a la región en 2018, China se definió como un Estado "cercano al Ártico" y tiene la intención de desempeñar un papel cada vez más importante.

Un tratado de 1920 reconoce la soberanía noruega sobre este territorio, pero también concede a los nacionales de las partes contratantes -entre ellas China- el derecho a explotar los recursos naturales "en pie de igualdad".



Podría tener un valor estratégico



No se trata de una flor cualquiera sino de una especie única en su tipo

# LA RARA FLOR "ERIOGONUM TIEHMII"

# Amenazada por la extracción de Litio

AFP

# Una transición limpia pierde su objetivo si el precio a pagar es la biodiversidad: Donnelly

stados Unidos.- El ambientalista Patrick Donnelly observa detenidamente un puñado de capullos rosados. No se trata de una flor cualquiera sino de una especie única en su tipo que se abre finalmente en un color amarillo cremoso y crece solo en este rincón del oeste de Estados Unidos.

La rara flor "Eriogonum tiehmii", descubierta en el año de 1983 por el botánico Arnold Tiehm y conocida como "trigo sarraceno de Tiehm", está bajo amenaza de extinción.

Tuvo el infortunio de dominar un valle desértico en Nevada en cuyo subsuelo abunda el litio, un metal crucial para fabricar las baterías de los autos eléctricos.

El hallazgo de las reservas de esta materia prima, codiciada en la transición al uso de energías limpias y a la electromovilidad, atrajo el interés de la empresa australiana de minería Ioneer.

"Afirman, no sé cómo, que no perjudicarán la flor. Pero ¿te imaginas como sería si alguien construyese una mina a cielo abierto a 200 pies (61 metros) de tu casa?



El activista sostiene que la construcción de la cantera y el polvo generado por el ir y venir de los camiones debe limitar el proceso de fotosíntesis

Fue clasificada en peligro de extinción

¿Eso no afectaría tu vida profundamente?", dijo Donnelly, de la oenegé Centro para la Biodiversidad, a AFP.

# "ESTA MINA CAUSARÁ SU EXTINCIÓN", AFIRMA.

La flor de tallos altos fue clasificada en peligro de extinción en 2022 por las autoridades estadounidenses, que determinaron que su principal amenaza es la minería.

Se estima que hay apenas unos 20.000 ejemplares diseminados en una superficie equivalente a poco más de cinco canchas de fútbol.

# TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En Rhyolite Ridge, una cuenca lacustre seca y rodeada de formaciones volcáni-

cas a unos 370 kilómetros al noroeste de Las Vegas, Ioneer quiere instalar una mina para extraer "22.000 toneladas de carbonato de litio al año" que será refinado en las instalaciones, explicó a AFP Bernard Rowe, director general de la firma australiana.

Este volumen permitiría la producción de baterías para unos 370.000 vehículos eléctricos anualmente durante 26 años.

En Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden fijó ambiciosas metas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el proyecto de Ioneer debería potenciar la producción estadounidense de litio, hasta ahora bastante escasa a pesar de sus enormes reservas.



21

los, lo identificaba momentos después del atentado que ocurrió ayer a las seis de la tarde en Isurgentes y Londrés.

Manuel Buendía Tellezgirón fue ultimado a balazos por dos desconocidos





de la tarde en Isurgentes y Londrés. Sobre la banqueta yacía el cuerpo sin vida del periodista Manuel Buendía. Su esposa, María Dolores Ávi

40 AÑOS SIN BUENDÍA: LA HERIDA ABIERTA DEL PERIODISMO MEXICANO

# SILENCIO Y MEMORIA

Con el asesinato del comunicador, el gremio experimentó miedo colectivo, zozobra que se mantiene hasta nuestro días, cuando México es uno de los lugares más peligroso para ejercer el oficio. Esta imagen fue la contraportada del periódico **La Prensa**, el 31 de mayo de 1984











# DEFINICIÓN

# EL TÉRMINO gastronomía fue utilizado por primera vez por el poeta Joseph Berchoux en su libro Gastronomie

# **PIONERO**

SE CONSIDERA que Alexandre Balthazar Laurent Grimod De La Reynière (1758-1838) fue el primer periodista gastronómico en el mundo



TRES COMUNICADORES NOS CUENTAN LA COMPLEJIDAD DE SU LABOR, PORQUE NO SOLO SE TRATA DE COMER

# FRANCISCO CHARQUEÑO



el periodismo gastronômico, una forma especializada que se centra en la cobertura de temas relacionados con la comida, la cultura alimentaria y la industria de la restauración.

Según el artículo La investigación culinaria en España, publicado en la Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, esta clasificación de periodismo está presente en los medios desde el siglo XVIII y especialmente del XIX. "Es a partir del siglo XXI que se ha hecho cada vez más patente la relevancia de este tipo de información en todo el mundo, que ya no solo se centra en los restaurantes o en las cocinas, sino que abarca un amplio espectro cultural, social económico y político\*.

Por otro lado, esta profesión desempeña un papel importante en la promoción de la diversidad culinaria, la conciencia sobre los problemas alimentarios globales, así como el fomento de un mayor aprecio por la calidad y la cocina artesanal. Incluso, puede influir en las tendencias alimentarias y en la forma en que las personas interactúan con la comida en su vida diaria.

Quienes se dedican a ello investigan, escriben y comentan sobre una amplia gama de temas, que van de las tendencias culinarias y los nuevos restaurantes a la historia de la gastronomía y la agricultura sostenible, suelen trabajar en diversos medios, incluyendo periódicos, revistas, programas de television, blogs especializados y como creadores de contenido en plataformas digitales.

No solo se enfocan en la crítica de restaurantes y recetas, sino que también exploran temas más profundos, como la relación entre la comida y la identidad cultural, la política alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

# ORIGEN

ESTE TIPO de periodismo surgió en el siglo XIX en la Francia posrevolucionaria, con el objetivo de formar anfitriones entre la



nueva burguesía napoleónica

menú editorial que

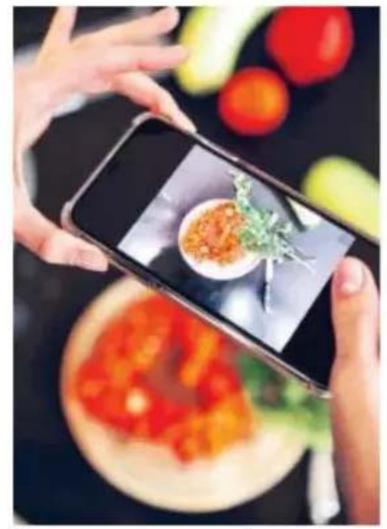

Más que una imagen, se busca profundizar en los ingredientes

# **DÓNDE ESTUDIAR**

LA PLATAFORMA The Foodle Studies impulsa el Máster de Comunicación y Periodismo Gastronómico

Sobre este quehacer, Yanet Acosta, doctora, escritora, profesora universitaria y periodista española de este ramo reflexiona que la gastronomía es el espejo de la sociedad y el periodismo el que la interpela, pero esta relación está siendo demasiado íntima, es por eso que sería necesaria una mayor independencia.

"La tendencia es homogeneizar el paladar de forma global, es por eso que aquí el periodismo gastronómico tiene mucho trabajo por hacer", enfatiza la importancia de que los profesionales que se dedican a esta área, se pregunten o cuestionen, por ejemplo, "por qué comemos, cômo lo hacemos o por qué están unos y no otras en el ámbito de la gastronomía mediática".

Por otro lado, Rubén Hernández, periodista independiente de Crónicas del Sabor, comenta que "la sociedad requiere más y mejor información sobre lo que sucede así, como las tendencias y vanguardias. Actualmente hay una mayor conciencia sobre lo que se come, por eso, como en toda faceta, este oficio debe realizar una labor de investigación y, al contrario de los estigmas que se creen sobre que es una tarea fácil, en la que no hace falta una formación seria, debe dejarse de lado la improvisación y tener preparación, mucha disciplina y un estudio constante sobre la evolución de la gastronomía a lo largo de la historia".

Para finalizar, la periodista mexicana Mariana Castillo, cuenta que el periodismo tiene una función social, que es necesario conocer todos los eslabones de la cadena alimenticia y analizar su entramado económico y político.Esta labor pide enfocarse en productores o la tierra amplía y construye la cultura alimentaria para conocer sus carencias y desafíos. Esto para que ayude a conocer a las familias productoras y sus historias para evitar la recomendacionitis, que responde a los intereses y competencias desmedidas entre los actores.

# **DESDE EL OFICIO**

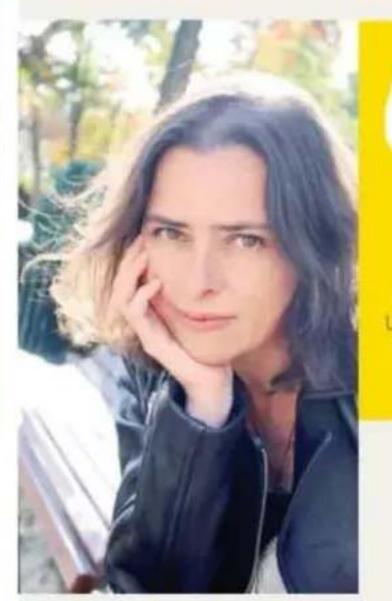

sociales ya había personas que influían en cómo comían los demás o a dónde iban, pero lo importante es el criterio que muestran tanto esos personajes influyentes como sus seguidores y seguidoras"

"Antes de las redes

"Lo que sí se ha mitificado es la figura del crítico gastronómico, casi siempre vinculado al género masculino. quien es capaz de decir barbaridades como verdades absolutas"



RUBEN HERNANDEZ PERIODISTA MEXICANO DE DEL SABOR

YANET

ACOSTA

DOCTORA.

**ESCRITORA** 

PROFESORA

Y PERIODISTA

ESPANOLA

"El periodismo gastronómico no se ha definido como una prioridad en las escuelas, por lo que su atención es muy superficial. Puede ser una excelente especialización para muchos"

"En la gastronomía hay muchas tendencias. pero creo que lo más importante es lo relativo a sustentabilidad. compromiso con los productores y la calidad del producto"

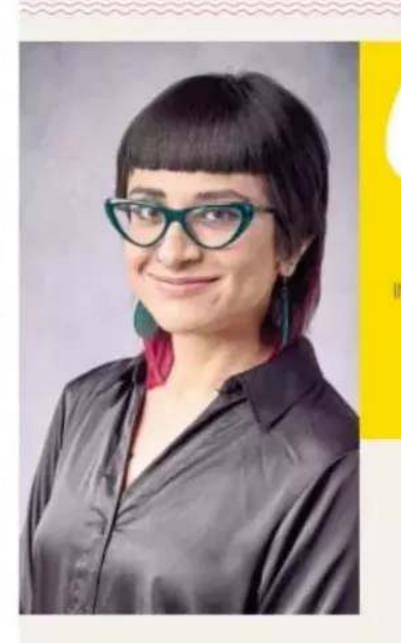

MARIANA CASTILLO **PERIODISTA** INDEPENDIENTE

"Hay un interés creciente por ahondar en fenómenos identitarios, revalorar los orígenes, las localidades, sobre lo que significa este ente que representa ser de México en su infinidad de identidades"

"No todas las personas que escribimos sobre alimentación vamos a comer gratis a los restaurantes o recomendar de manera subjetiva. Habemos quienes queremos encontrar nuevas maneras de narrar y hacer periodismo"



# Los vicios a combatir

En esta profesión, así como en cualquiera de sus ramas, puede estar sujeto a ciertos vicios o malas prácticas que es posible que afecten su credibilidad y la calidad de la información que proporciona, por ello estos profesionales cuentan cuáles son los más comunes.

Para Mariana Castillo, los grandes vicios a combatir vienen de los lugares comunes, de salir de la casilla que todo son restaurantes y chefs, ya que al parecer los medios no se salen de los mismos temas, vocabularios, ciudades, personajes, "por eso creo que el acto de la comida debe tomarse como una categoría cultural, de entenderlo como fenómeno en vez de romantizar y entender que la comensalidad nos une y nos humaniza".

Por otro lado, para Yanet Acosta, considera que existe demasiada soberbia entre los miembros del gremio, ya que, "por ejemplo en la crítica existe una falta de rigor y se vuelve más una cuestión de opinión, en lugar de encontrar un formato en el que se ofrece una información y su contextualización, una valoración argumentada y una interpretación de lo que significa esta en su contexto, por ello es importante considerar que debe buscarse una investigación y criterios fundamentados".

Es así como Rubén Hernández complementa que para ello se debe dejar de lado el vicio de la improvisación, ya que se cree que el periodismo gastronómico es una labor fácil, en la que no hace falta una formación seria, lo cual demerita el trabajo y se entiende más como un trabajo de marketing, en vez de abordar los problemas que hay en la alimentación.

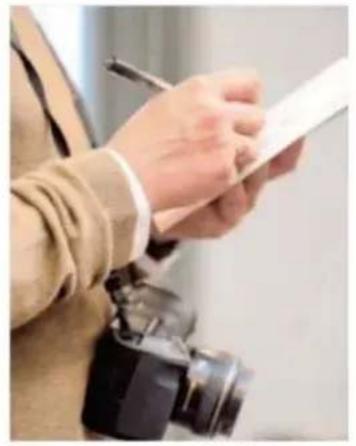

Es común que se confunda a la opinión con la crítica

# DARLE VALOR

ACOSTA pide dejar de lado la Improvisación y hacer un estudio constante

# CON SU MUERTE PERDIMOS LA INGENUIDAD

A 40 años del asesinato de Manuel Buendía, uno de los periodistas más influyentes del siglo XX, Raymundo Riva Palacio señala que este crimen fue un parteaguas para el gremio, que por primera vez experimentó un miedo colectivo



# **GERARDO JIMÉNEZ Y LUIS CARRILES**

unca trabajaron juntos, pero siempre fueron "cómplices" en el cruce de información y pasiones periodísticas como la operación de los servicios de inteligencia, Raymundo Riva Palacio, experimentado periodista, quien ha sido director en diversos medios de información expone en entrevista con **El Sol de México** cómo el crimen de uno de sus amigos, Manuel Buendía le quitó la "ingenuidad" al periodismo mexicano y cómo este homicidio ocurrido hace 40 años, poco ha marcado diferencias en el ejercicio de una prensa independiente y libre de ataques.

Pero también destaca las virtudes que tenía Buendía, la paciencia y el olfato para desarrollar temas que cimbraron a todo el aparato del poder político de ese México de principios de los ochentas.

"Desde desde que fue director en La Prensa, lo que mostró fue un olfato periodístico enorme y una manera en la cual empujaba a los reporteros a ir más allá de lo que se veía, tanto que La Prensa cuando él la dirigió, La Prensa iba adelante de la policía, hoy eso es un poco peligroso, porque si uno va delante de la policía en temas de narcotráfico, el narcotráfico piensa que esa información de los enemigos, se vuelve un riesgo de vida".

También recordó que tuvo acceso a una investigación realizada por presidencia de la República, que hizo un equipo encabezado por Samuel del Villar; asesor del presidente Miguel de la Madrid, y llegaron a la conclusión de que la muerte de Buendía había sido "un trabajo interno del Estado mexicano".

Ya 40 años del asesinato de Manuel Buendía, ¿consideras que fue un parteaguas para el periodismo mexicano?

No fue el primero que fue asesinado, el primero fue Roberto Martínez Montenegro que era corresponsal de *Excélsior*  en Culiacán en 1976-77, pero nunca había habido un asesinato de esta naturaleza, que efectivamente, ahí perdimos la ingenuidad los periodistas.

Me acuerdo del miedo, ahí cuando se estaba velando en Gayosso había mucho miedo en los periodistas, si alguien es capaz de asesinar a un periodista tan importante, tan prominente, tan público, pues el resto totalmente está vulnerable y como siempre sucede cuando hay eventos de esta naturaleza, pues no se sabe si esto es parte de algo que va a venir contra, en general o fue un evento aislado, son momentos de muchísima incertidumbre y de mucho dolor por el hueco que dejó Manuel Buendía.

¿Hubo cambios dentro del periodismo, en sus modelos y su forma de trabajo, luego de este crimen?

En foros y periodistas, que ahora son grandes personajes, yo me peleaba mucho porque decían que los asesinatos de periodistas eran por razones personales, que no eran por razones de trabajo por años, estoy hablando mediados de los 90, la descalificación total, este abandono total de lo que era el gremio, que empieza a cambiar ya, cuánto pues casi más de 15 años después del asesinato de Buendía con Jesús Blancomelas, cuando primero le empiezan a censurar sus columnas en los periódicos donde las publicaban en el norte del país que es 2005 y luego su atentado, eso empezó a cambiar un poco la percepción y un poco la conciencia. Pero es hasta muy reciente, donde ya en el asesinato de un periodista, la primera hipótesis es por su trabajo, durante lustros, la primera hipótesis era un asunto personal.

No hay tampoco un trabajo realmente de gremio unido en torno al problema del periodismo. Sí es cierto, hay organizaciones, se han creado organizaciones que hacen un enorme trabajo, pero siguen apareciendo organizaciones, porque las que existen no terminan de representar a todos.

www.elsoldemexico.com.mx



ESCANEA

Este QR para ver la entrevista
completa con Raymundo
Riva Palacio

NO EXISTE UN
TRABAJO DE
GREMIO UNIDO EN
TORNO AL
PROBLEMA DEL
PERIODISMO. SE
HAN CREADO
ORGANIZACIONES
PERO NO
TERMINAN DE
REPRESENTAR A

TODOS

7\_/\_

"Desde que fue director en La Prensa, lo que mostró fue un olfato periodístico enorme y una manera en la cual empujaba a los reporteros a ir más allá de lo que se veía, tanto que La Prensa lograba ir adelante de la policía, hoy eso es un poco peligroso"

# TRÁGICA TARDE DE UN BUENDÍA

40 años atrás, el 30 de mayo de 1984 a las 09:30 horas la Luna se posó frente al Sol quitándole su luz durante dos minutos, eclipsándolo totalmente. Por la tarde, un sicario a las 18:30 horas atacó a Manuel Buendía, arrebatándole la vida tras descargarle 4 tiros, dejando una obscuridad y un miedo muy grande en la prensa mexicana

Infografia: jorge.gomez@elsoldemexico.com.mx Mire: El Salde Mevico "Lo dicho, dicho" Manuel Buendia Tellezgirón Nació en Zitácuaro, Michoacán, ◀ 1926 "El periodismo es **TEORIAS DEL ASESINATO** definitivamente un forma el 24 de mayo, fue el tercer hijo Entre las que más destacan son: de poder. ¿Quién diablos de José Buendia y 1. Narcotráfico nos dio ese poder? Josefina Tellezgirón 2. - Cúpula religiosa "Cuidado con volvernos 3. - Crimen planeado también más ingénuos por el Estado y más sujetos de la propaganda, **PRESUNTOS** recordemos que hace RESPONSABLES DEL mucho, mucho tiempo Cursò la primaria en ASESINATO se dijo que en una un Colegio de Morias guerra lo primero que AUTOR INTELECTUAL: en Zitacuaro perece es la verdad" José Antonio Zorrilla Director DFS, Dirección "No entiendo un Federal de Seguridad 1938 periodismo sin ideales, ni Enviado a Morelia al Seminario 1982-1985 el reportaje, ni el artículo, Menor. En este periodo Manuel 25 años de prisión, actualmente ni la crónica, ni el pierde a su Madre y a su en arresto domiciliario editorial, ni mucho menos hermano José 1941 géneros de tan AUTOR MATERIAL: Profesor de primaria en Zitácuaro 1942 comprometido ejercicio Marcha a la Ciudad de México e Juan Rafael Moro Avila ◀ 1943 como la columna, pueden ingresa becado al Instituto Patria. Agente DFS, Dirección llevarse a cabo sin un idea. Muere su hermano Roberto Federal de Seguridad ¿Cuál es ese ideal? Servir Termina la Preparatoria y se ◀ 1945 1977-1986 a nuestro país con los inscribe en la Escuela Libre de 20 años de prisión (sobrino recursos del periodismo" Derecho, dejándola por su nieto de Ávila Camacho) enfado ante el ambiente escolar y el asesinato de su "Si alguna vez AUTOR MATERIAL: padre en Zitácuaro fuera victima de un 1949 José Luis Ochoa Alonso atentado y pudiera Descubre su vocación "El Chocorrol" (hallado periodistica. Empezo a colaborar pronunciar mis en la revista La Nación del famosas últimas muerto tres diás después) huyó Partido Acción Nacional, donde palabras, solamente en una moto que piloteaba Profesor de tiempo completo conoce a su futura esposa diria esto:" Juan Rafael Moro Ávila 1953 en la escuela de periodismo "Merecido me lo tenia" Se casa con Dolores Avalos. Carlos Septién Garcia, en Es contratado como reportero de quardia en el Diario La Prensa 4 1955 donde impartió la materia de Cubrió la fuente Policiaca. Redacción Periodistica Gobernación, Relaciones Exteriores y Presidencia En La Prensa inició la columna "Red Privada", que firmo con el seudónimo de Héctor Juvenal Director del Diario La Prensa, El 4 de enero es nombrado durante 3 años, Director del Diario La transformó a el diario Prensa, función que ejerce de nota roja a un hasta julio de 1963 periódico más político 1963 Editor en el Periódico El Día 4 1964 1965 Asesor de relaciones públicas y prensa en la Comisión 1967 Federal de Electricidad Crea la Revista CFE y organiza la editorial de la empresa Ocupa la Dirección de Prensa y 1970 Relaciones Públicas del Depto. ◀ 1971 del Distrito Federal 1272 Asesor y Director de Prensa y Relaciones Públicas en Nafinsa 1973 En diciembre Buendia 1974 renuncia al Conacyt 1975 Reaparece "Red Privada" en 23 periódicos de la **OEM**, incluyendo 1976 4 tiros por El Sol de México, gana el Premio ◀ 1977 la espalda ... Nacional de Periodismo con pistola 357 magnum la censura, se traslada a 1979 El Universal y sale por censura. 1980 Entra a Excélsior y al mismo LA PRENSA tiempo a la Agencia Mexicana 1981 de Información, AMI, 1982 distribuye "Red Privada" a 40 1983 diarios de todo el país El Universal Solo 6 dias después de cumplir ◀ 1984 armado, Excelsion 58 años fue asesinado excepto en la UNAM MAMBORGO Profesor en la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM, tarea que **EXPERTO EN TIRO** En el Directorio del edificio donde tenia su oficina. cumplió hasta su muerte en En total calma decia "Si alguien gulere asesinarme, Insurgentes #58, sexto piso, así identificaba su

tendría que ser a traición, porque, de frente, no sería

tan sencillo". No temia disparar para defenderse

1984. Impartió Redacción y

Oficinas de Prensa

despacho: "Mexican Intelligence Agency, MIA", de

acuerdo con información publicada por LA PRENSA

### ¿Cómo te enteras de la muerte de Manuel Buendía?

Fíjate que yo me encontraba en la redacción de Excélsior y ya casi me iba y entró Regino Díaz Redondo, el director, quería hablar con el jefe de información, que estaba yo con él, en ese momento lo estaba supliendo y el jefe información era Carlos Cantón Zetina y le dijo: 'acaban de asesinar a Manuel Buendía'. Entonces dice, 'hay que enviar a alguien'. Dije: 'yo voy'. Y me fui, así fue como me enteré.

Llegué, me acuerdo que estaba cerca de donde estaba su oficina, agarré el automóvil. Lo tiré en una esquina donde ni siquiera piensas, era Insurgentes y no recuerdo que calle pero ahí mero en la esquina de su oficina y Buendía todavía estaba en el suelo. Llegué a unos 20 minutos después de que le habían disparado, pero ni me paré, lo que hice fue subir inmediatamente a su oficina, pero así fue como me enteré.

Platiqué con Juan Manuel Bautista (asistente), platiqué con el chofer del camión de pasajeros y platiqué con algunos pasajeros que todavía estaban ahí. Todos ellos coincidían en que había otra persona, alguien, que interpreté, era lo que normalmente se conoce como el muro, que va a otra persona para que si se complica la situación les ayude a escapar, sé que sí fue una persona que le disparó me acuerdo muy bien la descripción que hizo Juan Manuel Bautista porque bajó porque algo se le había olvidado, ya se iba no funcionaba el elevador, tenía dos meses de no funcionar el elevador.

Entonces bajó Buendía, obviamente caminando y corrió Juan Manuel Bautista. Él (Buendía) iba al estacionamiento y vio cuando una persona por atrás le bajó la gabardina y se la dejó a la mitad de los brazos y entonces le disparó, lo hizo alguien que sabía perfectamente inmovilizar a una persona, porque Buendía siempre iba armado. Quince días antes, me acuerdo, habíamos cenado en la Zona Rosa, en un restaurante que le gustaba mucho: Las Mercedes y entonces me dijo que saliéramos caminando. Le dije: 'yo me voy a ir del otro lado de la calle porque es un peligro que me vean junto a usted', pero bromeando, entonces él dijo: ' No, no a mí el día que alguien me quiera matar, como llevaba pistola, 'yo me voy a llevar a un cabrón de estos'. No tenía una actitud de que él pensara en su muerte.

# ¿Normalmente, era un periodista solitario?

Siempre, sí, se reunía con amigos y personas en restaurantes, pero él nunca dio esa impresión de tener miedo aquí.

Después de su homicidio, se crea hasta una comisión especial en la administración de Carlos Salinas, ¿cómo ves la investigación de su muerte?

Yo siempre he pensado que la Dirección Federal de Seguridad lo que hizo fue establecer un perímetro de seguridad, nunca he pensado y, ahorita voy a abundar en eso, nunca he pensado que Juan Manuel Ávila Mora a quien acusan de ser el autor material, haya disparado,



tiempo después tuve acceso a una investigación en la presidencia de la República, que hizo la oficina de Samuel del Villar, que era asesor del presidente Miguel de la Madrid, y ellos hicieron una investigación paralela y en esta investigación paralela, habían llegado a una conclusión cuyo primer punto es que el asesinato había sido un trabajo interno del Estado mexicano que había sido resultado de una coincidencia de interés programado, de alguna manera, entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso tenían registrada una reunión.

En ese altísimo nivel un mes antes del asesinato, derivado de un par de columnas que publicó Manuel Buendía que tomó de un desplegado de los obispos del Pacífico, que se publicó en primera página de la segunda sección de Excélsior, porque tenía como 180 secciones y las notas iban corriendo por secciones, pero se publicó era una nota firmada por un reportero, Federico Ortiz, donde los obispos del Pacífico denunciaban la colusión del narcotráfico con políticos en el sur y retomó esa esa información y la desarrollo en dos en dos columnas.

Este grupo paralelo me mostró la fotografía que ellos tenían del autor material del asesino, un militar, no me dieron
el rango, pero la foto era de la morgue
que dice fue asesinado tres días después
(del homicidio de Buendía) en Zacatecas, 120 puñaladas que es un poco como
son los crímenes pasionales, entonces
esa es la conclusión a la cual llegó este
grupo este grupo paralelo, que si era un
tema de vinculación del Gobierno con el
narcotráfico por un asunto de divisas.

Esto ya es un nivel de investigación técnica a la cual solamente se pudo haber llegado teniendo acceso a toda la información, que en ese entonces era totalmente secreta.

cenado en un restaurante de la Zona Rosa, (...) y entonces me dijo que salieramos caminando. Le dije: 'yo me voy a ir del otro lado de la calle porque es un peligro que me vean a junto a usted' (...) entonces él dijo: 'No, no a mí el día que alguien me quiera matar, como llevaba pistola, 'yo me voy a llevar a un cabrón de estos'. No tenía una actitud de que él pensara en

su muerte"

Habiamos

Siempre me pareció muy difícil que fuera José Antonio Zorrilla Pérez y la Federal de Seguridad porque no había un motivo real para que esto sucediera. Estuve buscando a Zorrilla Pérez durante más de 20 años, buscando que platicara conmigo, hasta que finalmente pude platicar con él en la cárcel y me dijo que estaba amenazado, las únicas personas que lo podían haber amenazado, el secretario de la Defensa o el secreto de Gobernación, Manuel Bartlett, porque de él dependía directamente y yo le pregunté cuál fue el motivo del asesinato de Buendía y él me contó que era porque había descubierto que el gobierno de México en coordinación con el Gobierno de (Ronald) Regan había estado enviando armas al sindicato de Solidaridad en Polonia, esto un esquema de dentro de la Guerra Fría y que las armas que había enviado el vuelo de México por alguna razón, habían sido decomisadas por la agencia de alcohol tabaco de fuego en el puerto de Nueva York y que Buendía tenía toda esta información. Sigo pensando que la investigación que hizo Samuel del Villar, para mí es la conclusión más creíble del asesinato de Buendía.

### ¿Este homicidio estuvo vinculado con el caso Kiki Camarena?

No, lo quisieron vincular, pero Buendía no trabajaba ni con la DEA, ni con la CIA. Es una mentira, no es un mito.

Desde hace 50 años uno de mis grandes intereses, he tenido dos grandes intereses, uno el tema de los medios y el tema de la de los servicios de inteligencia, si tú te asomas por ahí al al librero vas a ver muchos libros vinculados con los nervios de inteligencia.

Todo esto lo comento porque Buendía tenía fuentes excepcionales, yo tenía un archivo y una acumulación de libros que él sabía cuál era lo que me interesaba el tema y lo que leía yo, sobre archivos que yo iba juntando y juntando y cuando él tenía, no todas las veces, pero cuando menos dos veces que iba a tener el nombre del jefe de la CIA en México, entonces me hablaba y me decía 'oiga, nos vemos a desayunar y se lleva sus libros', ya sabía de qué se trataba.

# ¿Qué es lo que más recuerdas y que hayas aprendido de Buendía?

Varias cosas, una era su paciencia y lo meticuloso que era. ¿Por qué es tan importante la paciencia? Porque todos los que somos reporteros sabemos muy bien que una de las necesidades existenciales que tenemos es, si tenemos una, o lo que consideramos una gran nota nos urge publicarla, tenemos un problema de impaciencia y de ansiedad y de frustración y Manuel Buendía que era un gran reportero, tenía eso que no tenemos casi nadie, decir: hasta que no lo tenga amarrado no lo voy a soltar y estaba como hormiguita, el siempre siempre buscando, preguntando, conectando las cosas. Yo creo que esas dos virtudes, la otra en lo personal, era un tipo absolutamente accesible, nunca tuvo comportamientos de diva, siempre fue sencillo con todos. Él siempre siguió siendo un reportero de trinchera.



# ASESINATO, PUNTO DE QUIEBRE Y PARADOJA

### **KEVIN ARAGÓN**

Los periodistas, como el combatiente sin relevo, vivimos y morimos con el uniforme de campaña puesto y el fusil humeante entre las manos", escribió alguna vez el destacado periodista Manuel Buendía en un breve documento de su archivo personal, donde explicaba que la razón del oficio periodístico es "ser, aquí y ahora", publicando y haciéndose oír con su palabra sin importar el medio.

Premonitorias o no, estas palabras de Buendía trascendieron su asesinato, cuya noticia paralizó a varios integrantes del gremio periodístico mexicano, los cuales –según consignaron varios periódicos, como La Prensa– asistieron a la escena del crimen, junto a "círculos políticos, sindicales, diplomáticos e intelectuales".

# LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN JUEGO

En entrevista con *El Sol de México*, la historiadora Vanessa Freije, lanza pistas para comprender por qué el asesinato de Manuel Buendía es considerado hoy, 40 años después, un punto de quiebre dentro de la historia del periodismo mexicano, y describe las señas particulares por las que su trabajo se volvió de gran relevancia en su momento.

"La violencia nunca había tocado a un periodista de tan alto perfil como el suyo. Mientras se consideraba que se iban abriendo espacios para la prensa mexicana, este asesinato aparentaba poner en juego todo lo que habían ganado los periodistas en términos de libertad de expresión.

"Fue un momento de asombro total. Para el gremio significaba que nadie estaba exento de la violencia, si habían podido asesinar al periodista más famoso de México, entonces podrían asesinar a cualquier periodista", afirma Freije, autora del libro De escándalo en escándalo. Cómo las revelaciones periodísticas construyeron la opinión pública en México (2023, Siglo XXI).

# SE ACERCÓ A LOS LECTORES

Para entender mejor la repercusión del trabajo de Buendía, como antecedente, la Doctora Freije explica, que para cuando el reportero comenzó su carrera de manera más formal, a mediados del siglo XX, el periodismo tenía dos principales tendencias, la de denuncia de malos manejos gubernamentales y otra formada por una "prensa de capitolio", que se distinguía por su silencio y su compromiso con el PRI.

# "LA VIOLENCIA

NUNCA HABÍA TOCADO A UN PERIODISTA DE TAN ALTO
PERFIL COMO EL
SUYO. MIENTRAS SE
CONSIDERABA QUE
SE IBAN ABRIENDO
ESPACIOS PARA LA
PRENSA MEXICANA,
ESTE ASESINATO
APARENTABA PONER EN JUEGO
TODO LO QUE HABÍAN GANADO LOS
PERIODISTAS"



Durante la década de los 60 y 70, afirma la investigadora, varios periodistas se convirtieron en excepciones a estas tendencias, por lo que aparecieron columnistas como Manuel Buendía, quien había comenzado a trabajar en el periódico La Prensa, donde publicó su columna "Red Privada", la cual tuvo gran fama, así como en Excélsior.

"El periodismo de Manuel Buendía se caracterizaba por una amplia lectura de la prensa diaria, un profundo conocimiento de la política mexicana y por una estrecha relación con sus fuentes. A diferencia de muchos periodistas, Manuel Buendía se sentía empoderado a investigar los temas que le interesaran. Esto fue evidente después de su asesinato, cuando se generó una lista de todos los blancos de sus investigaciones. Era impresionante la variedad, entre ellos la CIA, Coca Cola, políticos mexicanos y líderes de la iglesia católica", afirma la Doctora en historia por la



EL ASESINATO DE MANUEL
BUENDÍA, EL 30 DE MAYO DE
1984, SUCEDIÓ EN UN
"CONTEXTO DE CAMBIOS EN LA
PRENSA", LA CUAL SE
COMENZABA A VER MÁS
DISPUESTA A CONFRONTAR AL
PODER E INVESTIGAR TEMAS
SOBRE CORRUPCIÓN

Sin embargo, a pesar del trabajo crítico de Buendía, Freije apunta que para la época los periodistas continuaban siendo vistos por la población con recelo por considerarlos lacayos del gobierno; mientras que para las clases políticas, estos eran chantajistas y manipuladores. Ecosistema donde medios como la nota roja se volvieron parte de los pocos lugares verídicos del acontecer diario, sobre todo del entonces Distrito Federal.

"Buendía era una paradoja, porque mantenía, notoriamente, una estrecha relación con la temida Dirección Federal de Seguridad, además de la Secretaría de Gobernación que la supervisaba. Éstas eran sus fuentes preferidas y nutrían mucho sus investigaciones. A la vez, buscaba interactuar con su público, dio espacio en sus columnas para las cartas de lectores y hasta intervenía en casos particulares de éstos. Mientras tanto, muchos periodistas lo admiraban y lo veían como un intermedio con los políticos", agrega.

# CONTEXTO DE CAMBIOS

El asesinato de Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984, sucedió en un "contexto de cambios en la prensa", la cual se comenzaba a ver más dispuesta a confrontar al poder e investigar temas sobre corrupción y a exhortar a la sociedad mexicana la democratización de la vida política del país.

Mientras, el narcotráfico se expandió por el territorio nacional, mismo que en décadas posteriores y en el actual siglo XXI representaría uno de los grandes riesgos de los periodistas. Sobre estos temas, la investigadora, menciona que tal vez Buendía no fue el detonador directo, pero sí uno de los referentes que puso el tema en discusión pública, lo cual continuó, incluso después de su muerte.

En el libro Ejercicio periodístico, cuya primera edición de 1985 fue publicado por su esposa, Dolores Ávalos, se encuentran compilados varios textos que utilizaba en sus numerosas conferencias de divulgación, así como notas de apuntes para sus clases como docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela de Periodismo Carlos Septién.

En varios de ellos, menciona su preocupación por la profesionalización del periodismo nacional, así como su respuesta ante la implementación de nuevas tecnologías y la aceleración de la información de cara al cierre del siglo XX.

"Manuel Buendía dejó una escuela de estudiantes a los que les interesó hacer un periodismo de investigación. Entre sus continuadores más importantes estaba Miguel Ángel Granados Chapa, entre muchos otros. Para los periodistas actuales, Manuel Buendía simboliza un pionero entre los columnistas mexicanos", afirma Freije, quien considera que retomar el caso de Buendía nos recuerda la importancia de ver la historia en todos sus claroscuros para tener una visión clara de nuestro presente", finaliza.

"Buendía era una paradoja, mantenía. una estrecha relación con la temida Dirección Federal de Seguridad, además de la Secretaria de Gobernación que la supervisaba. Éstas eran sus fuentes preferidas y nutrian mucho sus investigaciones. A la vez, buscaba interactuar con su público, dio espacio en SUS columnas para las cartas de lectores"

# "SOLITARIO, TENÍA UN GRUPO REDUCIDO DE AMIGOS"

Luis Soto habla de los mitos que rodearon a Buendía, uno de esos es su archivo personal, que se ha dicho, era de los más confidenciales

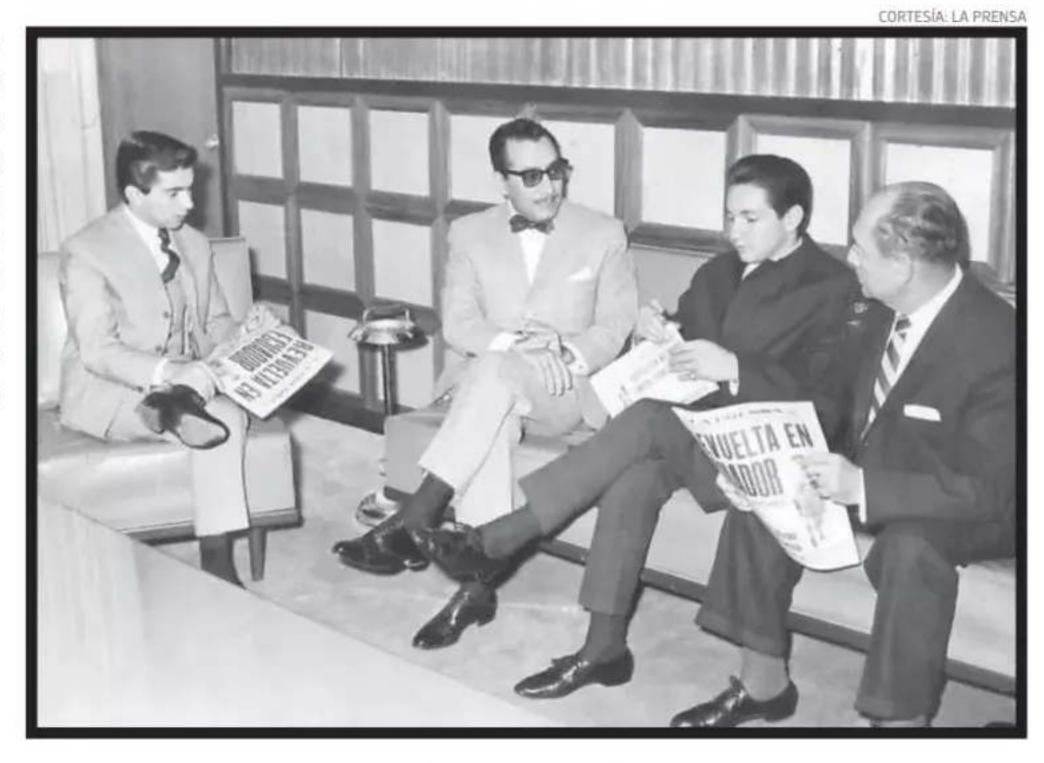

### LUIS CARRILES Y GERARDO JIMÉNEZ

40 años de la muerte de Manuel Buendía, Luis Soto, quien trabajó durante una década con el autor de Red Privada, sin dudarlo señala que el asesinato de este periodista, ocurrido el 30 de mayo de 1984 marcó un parteaguas en la prensa mexicana, en una época en que los reporteros estaban cooptados por el gobierno y, por primera vez experimentaron un miedo colectivo.

"Yo creo que nadie se imaginó que fuera ocurrir un crimen de este tipo, eso también alerta, mete cierto temor a todos aquellos que ejercían en esa época el periodismo, al columnista principalmente, porque el columnista empieza a surgir en esas décadas, para cuando muere Buendía había más de 100 columnistas", expone en entrevista con El Sol de México.

Soto fue uno de sus colaboradores más cercanos, el responsable del archivo personal de Buendía, integrado principalmente por recortes de diarios y documentos, que estaban separados por temas, con el fin de precisar datos y fechas.

"Debo decir que conocí a don Manuel Buendía a los 17 años, trabajando, pero ya en el terreno profesional, lo empecé a conocer a partir de 1975. Buendía era un periodista como hemos dicho, solitario, él a pesar de que ya había pasado su experiencia por diversos medios, había sido director del periódico El Día si mal no recuerdo, colaborador con dos columnas, pero él siempre, siempre se mantuvo solitario, tenía un grupo reducido de amigos, era muy selectivo", recuerda el columnista.

Luis Soto habla de los mitos que rodearon a Buendía, uno de esos es su archivo personal, que se ha dicho, era de los más confidenciales por sus documentos, pero se limitaba a cientos y miles de notas-expedientes de temas como la CIA o de la Iglesia, que llegaban a medir dos metros de altura

# ¿Este asesinato fue un parteaguas para el periodismo mexicano?

Vino a hacer un parteaguas dentro de lo que existía antes, lo que hay que tomar muy en cuenta, antes no había lo que tenemos hoy, no había Internet, no había medios de comunicación tan ágiles, las noticias llegaban con un día, dos días, tres días de retraso y también eran noticias, que hay que decirlo manipulaba, obviamente el gobierno, de poder que imprimía el que incluía el el gobierno claro.

Un esquema en donde yo creo, todos los actores periodísticos, los líderes y los columnistas estaban ya muy encajonados en ese esquema. Yo me atrevería a decir que en la época de Buendía, pues no sé si es un dato que ya lo saben, en su mejor momento, había más de 100 columnistas políticos, de chile, de dulce, de manteca, en todos los periódicos.

www.elsoldemexico.com.mx



**ESCANEA** Este QR para ver la entrevista completa con Luis Soto

TUVO LA HABILI-DAD DE RELACIO-NARSE MUY BIEN CON EL GOBIERNO, POR SU TRABAJO, POR SUS TEMAS, YO CREO QUE AQUÍ HUBO UN EFECTO, QUE MUCHOS DE LOS TEMAS QUE ABORDABA BUEN-DÍA, LLAMABAN LA ATENCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

¿También este homicidio fue un referente para el periodismo en México porque además de generar molestia en el gremio causó, por primera vez, miedo?

Sin duda, porque yo creo que nadie se imaginó o a lo mejor el único que se lo imaginaba era don Manuel Buendía, como le decíamos. Yo creo que nadie se imaginó que fuera ocurrir un crimen de este tipo, eso también alerta, mete cierto temor a todos aquellos que ejercían en esa época el periodismo, al columnista principalmente, porque el columnista empieza a surgir en esas décadas como una necesidad de la sociedad.

¿Buendía se relacionaba bien con el gobierno o se relacionaba mal, podemos pensar que Buendía era una fuente privilegiada para quién o de quién?

Buendía creo que tuvo la habilidad o la capacidad de relacionarse muy bien con el gobierno, pero por su trabajo, por sus temas yo creo que aquí hubo un efecto, que muchos de los temas que abordaba Buendía, obviamente llamaban la atención de los funcionarios, desde el más alto nivel y su capacidad hacía más interesante también para esos personajes del poder que querían tener relación con Buendía, creo que fue el pico más alto que alcanza Buendía su relación con el poder, pero su relación muy sana y muy profesional.

También con el deseo de aportar algo al gobierno mismo, con algunos presidentes de la República, sobre todo con López Portillo llegó a tener derecho de picaporte, que en aquel entonces el derecho de picaporte con un primer mandatario era estar en la gloria, por así decirlo. Otra con funcionarios del nivel de secretarios de Estado, pues también tenía una buena relación con la mayoría, sobre todo con los claves, no con todos.

La columna del 14 de mayo de 1984 que menciona unos predios de Veracruz que resguardaba la Dirección Federal de Seguridad, ¿cree usted que eso lo expuso y lo puso en riesgo?

Ni la cuestión del narcotráfico, ni la cuestión del rancho de Búfalo, ni la relación de la Iglesia, ni esto ni lo otro, yo creo que no, no marcaron, ni lo sellaron. Ni siquiera una denuncia que hubo sobre un contrabando de armas, donde descubre a un importador aparentemente de armas alemán, yo creo que no fue nada de eso. No en balde se desarrollaron por lo menos 80, si no es que más teorías de este asunto y ahí entraba todo.

¿José Antonio Zorrilla Pérez, quien era director de la Dirección Federal de Seguridad tuvo partición en su muerte, incluso, usted el día del homicidio de Buendía fue al primero que llamó para reportar el suceso?

Buendía no iba más allá de muchos límites, no nada más con funcionarios como (José Antonio) Zorrilla, como (Fernando) Gutiérrez Barrios, con otros también lo era, por ejemplo con directores de comunicación social. Buendía puso distancia a todos ellos para evitar, que pensaran que era privilegiado que tenía derecho a lo mejor de picaporte con ellos, siempre mantuvo una distancia y no fue la excepción con Zorrila.

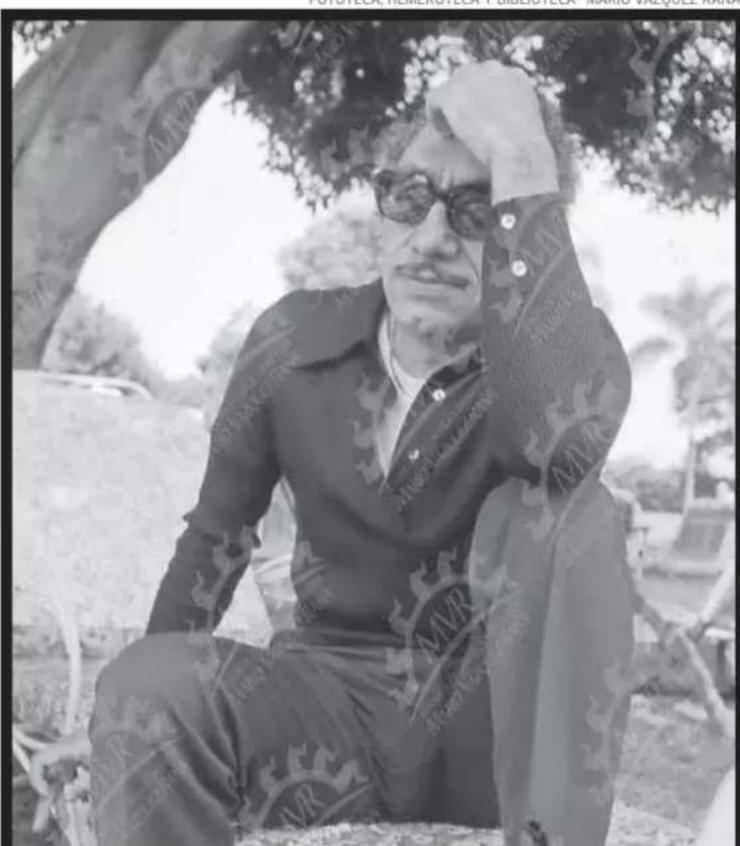

La relación, incluso con aquellos que él sabía que eran sus enemigos, pues siempre fue muy a distancia, Zorrilla yo creo que nunca fue su enemigo, al contrario, Zorrilla siempre trató de acercarse a Buendía mucho más de lo que Buendía quería.

Sí, efectivamente, yo le hablé a Zorrilla el día de los acontecimientos. Yo ya no estaba trabajando con él en la época que comento, pero sabía que don Manuel Buendía era un periodista de 24 horas.

# ¿Fue un crimen de Estado o quién lo mató?

Todo parece indicar que sí fue un crimen de Estado porque finalmente estas teorías de las que hablamos, si son 100, si son 200, pues no tuvieron, ni había elementos tampoco.

Como todos coinciden fue un crimen de Estado, era muy difícil que las personas que estaban investigando el caso, fueran a investigar lo que es lo que significó un crimen de Estado, pero como se dieron las cosas como lo que hemos platicado, si Zorrilla no, no fue, como dice, el autor intelectual, no saben quién fue el autor material o nunca se supo, pues fueron a parar muchas personas acusadas, pero yo creo que nunca hubo una prueba contundente.

# ¿Qué recuerda de Buendía?

A Buendía había que aprenderle todo, ese fue un gran privilegio para mí, porque Buendía dentro de toda su relevancia como actor, como periodista, como un hombre de una inteligencia más agraciada que otros, él mismo tenía un dicho, que pasaba como en las quesadillas de sesos, pues una embarradita y a otros les habían puesto una buena cantidad de sesos y eso hacía la diferencia no, entonces pues ahí no hay, no hay vuelta de hoja.

NADIE SE

IMAGINÓ QUE FUERA OCURRIR UN CRIMEN DE ESTE TIPO, ESO TAMBIÉN ALERTA, METE CIERTO TEMOR A TODOS AQUELLOS QUE EJERCÍAN EN ESA ÉPOCA EL PERIODISMO

Quien estuvo cerca de él y sobre todo muy cercanamente, es que aprendió desde sus características de como ser humano, era en el aspecto físico hosco, era de un carácter terrible, él nunca perdonaba los errores, que si no hubo esto se enojaba reclamaba, entonces era un personaje en ese sentido, muy duro.

Hay una anécdota, Buendía siempre presumía que era el mejor informado y lo era. Sin duda que lo era, si tenía todas estas relaciones con el poder, con los Presidentes, con los secretarios o con funcionarios.

# ¿Cree usted que se ha mitificado a Manuel Buendía a lo largo de los años?

Yo creo que sí, yo creo que sin duda alguna por todo lo que comento fue un personaje, y fue este columnista de los más prestigiados y en su momento me atrevería a decir que el más prestigiado. Entonces yo creo que su primer mito diría, el archivo periodístico, como ya lo hemos relatado era un instrumento, en el 90 o 95 o tal vez más de los contenidos que tenía, eran simples periódicos de recorte, cuál era el éxito pues armarlo nada más que no se le pasara a uno las notas.

El archivo periodístico lo único que tenía eran cientos y miles de notas-expedientes de los temas que hablamos, de la CIA, también de la Iglesia que medían como dos metros de altura y pues eso era lo que tenía y que él usó. El segundo mito, tal vez era que él sabía de todo, no, no sabía de todo, había cuestiones que él no conocía y que se dejaba llevar por esa fuente de información a conveniencia de esa información, Buendía era un excelente analista, un excelente observador, pero no era especialista de nada.

Y otro mito pues queda, que toda la investigación que él llevaba la realizaba, no, desde su escritorio veía muchas cosas, relacionaba muchas, bordaba muchas cosas. unía muchas cosas y tenía un nuevo producto, diferente al que hacían todos los demás.

# ¿Cuál considera que es el legado más im-Buendía?

Yo creo que el legado más importante que dejó Buendía al periodismo nacional es esa esencia o esa manera de decir las cosas críticas. En lo que se destacó durante toda su trayectoria fue por ser crítico contra el gobierno y contra los empresarios, cosa que no había por lo que estamos diciendo, por la misma concentración del gobierno, que tenía, incluso a varios columnistas que eran sus privilegiados.

Buendía nunca recibió un quinto de nadie. No estaba en ninguna lista y al contrario, las combatía públicamente, siempre fue humilde a pesar del poder que tenía. Esos serían sus legados.

"Todo parece indicar que sí fue un crimen de Estado, estas teorías de las que hablamos, si son 100, si son 200, no tuvieron elementos (...) Era muy difícil que las personas a cargo del caso, fueran a investigar lo que es, lo que significó un crimen de Estado, no saben quién fue el autor material o nunca se supo"





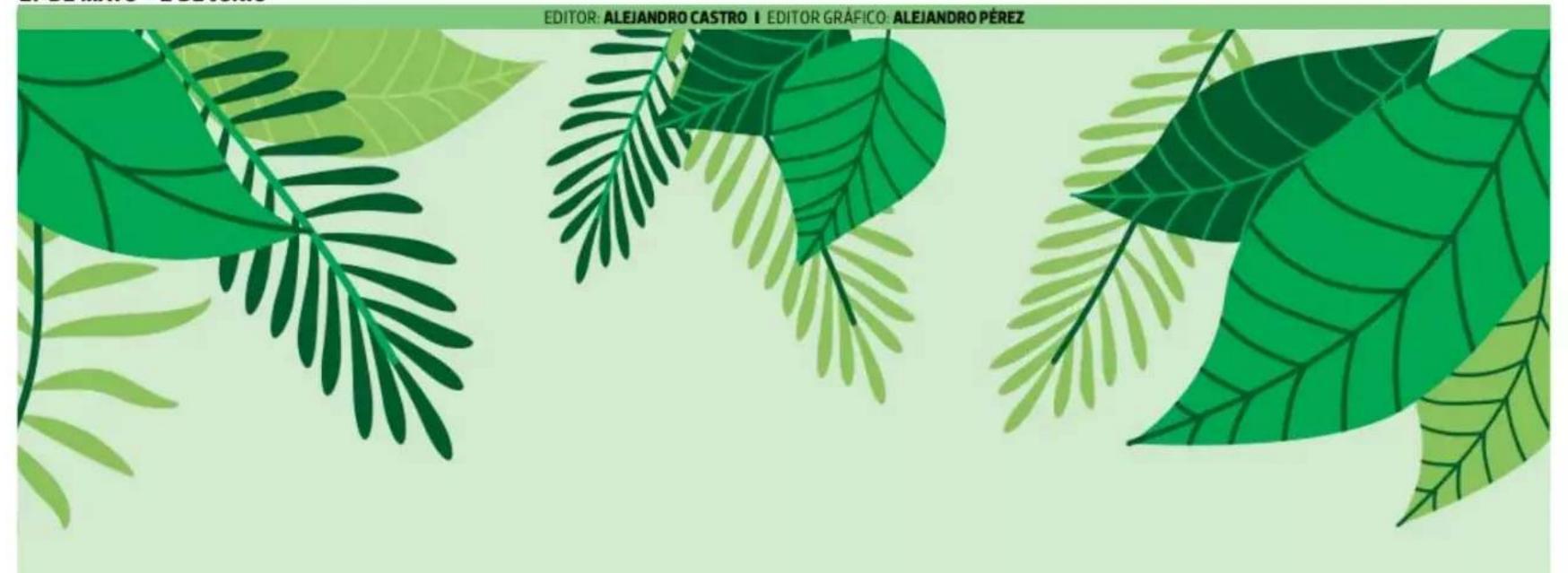

# ¿Qué tan verdes son los candidatos?





¿Qué tan VETAES son los CANAIAAS

ALEJANDRO CASTRO | El Sol de México

La Alianza por una
Transición Energética Justa
presentó un análisis de las
propuestas energéticas y
sostenibles de los tres
candidatos a la presidencia
de México, en el que se
detectaron coincidencias y
diferencias sustanciales
sobre distintos temas



unque la Transición
Energética Justa (TEJ)
es un tema que está
presente en las plataformas de los tres
candidatos, destaca
que ninguno de ellos
ha fijado una ruta clara para implementar los posibles cambios.

En ese sentido, la propuesta de Claudia Sheinbaum (CS) sólo propone "un modelo de planeación energética para los próximos 30 años" y la de Xóchitl Gálvez (XG) habla de "alcanzar emisiones netas cero al 2050".

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez (JAM) propone "imponer un plazo perentorio al uso de energías fósiles", "un cambio en la política industrial para acelerar la transición", modificar la legislación para "facilitar la generación de energía a partir de fuentes renovables" y desarrollar cuatro regiones de electricidad renovable en Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas y Yucatán.

En un encuentro organizado por la Alianza por una Transición Energética Justa, en el que participaron de manera presencial Rosanety Barrios, coordinadora de energía del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez y Laura Ballesteros, representante de Jorge Álvarez Máynez, además de Gabriela Cuevas, del equipo de Claudia Sheinbaum, de manera virtual, estos fueron algunos de los temas más relevantes que se trataron:

# QUIÉN ES QUIÉN EN LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Gálvez propone liberar permisos para generación solar a gran escala, programas específicos como implementar dos millones de techos solares, apoyos y programas especiales para hogares y negocios, así como iluminar calles con energías renovables e incentivos a campesinos para generar energía con fuentes renovables.

Sheinbaum propone impulsar un ambicioso programa de inversión en energías renovables con una planeación de 30 años, así como consolidar el Plan Sonora, asentando que el 54 por ciento de la generación de CFE sea principalmente a través de proyectos de generación renovable como solar y eólica, enfatizando el aprovechamiento de energía renovable de capacidad firme "sin menoscabo de las energías renovables con intermitencia".

Además enfatiza la generación distribuida proponiendo un programa nacional para el reemplazo de fogones por cocinas eficientes y limpias en hogares que cocinan con leña, y la promoción de paneles y calentadores solares en techos de viviendas y comercios.

La propuesta de JAM se refiere a la reducción del consumo energético en industria, transporte y edificaciones, y el establecimiento de estímulos para hogares y empresas, mientras que la de CS enfatiza los programas de ahorro en el "propio sector energético y el sector público de consumo final", así como la necesidad de establecer metas en los tres niveles de gobierno y "enraizar una cultura de ahorro de energía" y cambiar hábitos de consumo. Y la propuesta de XG es más general, proponiendo mejorar la intensidad energética.

# **ENERGÍA LIMPIAS Y EDUCACIÓN**

Las tres plataformas proponen promover la adopción de vehículos eléctricos y transporte de bajas emisiones. Las propuestas de JAM y CS son más explícitas en priorizar la electrificación del transporte público, así como la promoción de otras formas de movilidad, en particular urbana, mientras la propuesta de XG se enfoca en las ciudades más contaminadas para el mismo fin.

En cuanto a la reducción de emisiones de metano, el hidrógeno verde y economía circular, son temas que no se mencionan en ninguna de las propuestas o que se mencionan de manera general.

En cuanto a la ciencia e investigación y la formación académica y capacitación laboral, los candidatos sólo hacen una referencia general al apoyo a universidades y centros de investigación. JAM propone promover la inversión en tecnologías avanzadas para infraestructura energética, crear nuevos centros de investigación y consolidar los que existen en distintas áreas, incluyendo las energías renovables. CS habla de promover proyectos de investigación e incidencia que apoyen la transición energética, financiados por Conahcyt, así como fortalecer y modernizar instituciones de investigación públicas, el Instituto

Mexicano del Petróleo y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Y se refiere a la creación de mapas de rutas tecnológicas entre 2024-2030 para distintos temas, incluyendo eficiencia energética y energías limpias, pero no queda claro si estos mapas los generará la comunidad científica con una perspectiva multidisciplinaria.

XG hace una propuesta muy general, prometiendo el fomento de la innovación energética. Los tres candidatos proponen, de manera general el desarrollo de las capacidades técnicas y/o del talento que requiere una transición energética justa, pero no es un tema central en las propuestas.

# **UN TEMA CONTROVERSIAL**

Alejarnos de los combustibles fósiles fue un acuerdo global alcanzado en la última cumbre climática, la COP 28 de Dubái, de la cual México fue parte, reconociendo que no es suficiente impulsar las energías renovables, sino que es necesario impedir la proliferación de los combustibles fósiles.

En este sentido, la propuesta del candidato de Movimiento Ciudadano es

explícita en la meta de alejarse de los combustibles fósiles y en el fin de los subsidios a estos, favoreciendo las energías renovables e impulsando una transición en Pemex y la CFE para lograr estas metas.

La propuesta de XG no es explícita en el objetivo de alejarse de los combustibles fósiles, aunque propone cerrar dos refinerías y acelerar la transición hacia las energías renovables para "disminuir

# NORMAL



Ninguna de las propuestas establece metas ni plazos para incrementar las energías renovables y tampoco especifican cuáles serían las fuentes de financiamiento para impulsar los posibles cambios



Los tres adidatos apoyan las energías renovables, la electromovilidad y la integración de la comunidades rurales y urbanas, pero no coinciden en temas como el manejo del sector energético, el subsidio a los combustibles fósiles y la forma en que las paraestatales transitarían hacia las energías limpias

la dependencia de los hidrocarburos" así como "las emisiones de gases nocivos asociados a la producción de petróleo, gas natural y sus derivados", y pasar de subsidios generalizados a subsidios focalizados.

Gálvez propone desarrollar el sureste del país "dotándolo" de gas para la industria, restituir reservas petroleras, enfocar actividades de exploración y producción en áreas de mayor valor, robustecer la seguridad energética mediante el almacenamiento de gas y petrolíferos, y ampliar la cobertura de la red de ductos de gas del país, sin explicar cómo estas acciones serían compatibles con la propuesta de acelerar la transición hacia las energías renovables.

La plataforma de CS omite una meta para ponerle fin a los combustibles fósiles, aunque propone "reemplazar derivados del petróleo por energías alternativas y electricidad" y no "permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking", también sugiere "aprovechar al máximo las coquizadoras para dejar de producir combustóleo", garantizar "la autosuficiencia en gasolinas con la operación plena y mantenimiento de las refinerías existentes así como de la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas", y aprovechar las plantas de Iberdrola que usan gas para la seguridad energética.

Su plataforma hace referencia al objetivo de la 4T de "recuperar la rectoría del Estado sobre el petróleo y la electricidad para garantizar el suministro de energía en todo el país, eliminar la dependencia de las importaciones de energía y mantener precios y tarifas con aumentos no mayores a la inflación".

# OTRO ASUNTO ESCABROSO

Otra de las diferencias más relevantes entre las tres propuestas consiste en la

| * Propuestas de los<br>tres candidatos en<br>contraste con los 10<br>objetivos del<br>Compromiso 2030. |          | JORGE<br>MÁYNEZ | CLAUDIA<br>SHEINBAUM | XÓCHITL<br>GÁLVEZ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Eficiencia<br>energética                                                                               |          | 0               | 00                   | 0                  |
| Energias<br>renovables                                                                                 | (1)      | 0               | 0                    | 00                 |
| Reducción de<br>emisiones de<br>metano                                                                 |          | 0               | 0                    | 0                  |
| Vehiculos<br>cero emisiones                                                                            | æ        | 0               | 00                   | 0                  |
| Hidrógeno verde<br>y otras fuentes<br>limpias                                                          | H.       | 0               | 0                    | 0                  |
| Economía<br>circular                                                                                   | (\$)     | 0               | 0                    | 0                  |
| Subsidios a<br>combustibles<br>fósiles                                                                 | •        | 00              | 00                   | 0                  |
| Transición de<br>Pemex y CFE                                                                           | <u>©</u> | 0               | 0                    | Grafico: Daniel Re |

RESULTADOS POR OBJETIVOS

perspectiva sobre la gobernanza del sistema energético nacional, la rectoría del Estado y la soberanía energética.

Para Movimiento Ciudadano, la transición de energías basadas en el petróleo a eólicas y solares se dará en "armonía y colaboración con sociedad, empresas y academia", visualizando la diversificación de la matriz energética como una vía para transformar la planta productiva y mejorar la soberanía energética local y comunitaria.

También integra la inversión de estados y municipios en proyectos de energías limpias, considerando "siempre la consulta y la aceptación por parte de las comunidades".

Propone además que el desarrollo eléctrico se genere desde la CFE con apoyo de la inversión privada "sin renunciar a la soberanía energética", que exista un equilibrio de financiamiento público y privado "con ganancias justas para las comunidades de los territorios".

Finalmente, en la propuesta se registra el establecimiento de regulaciones para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector energético "incluyendo la divulgación de información sobre emisiones, inversiones y prácticas ambientales", con lo que se espera generar confianza pública en el sector, "una supervisión efectiva de las políticas ambientales y de sostenibilidad, y que se asuma la responsabilidad de las empresas en la gestión sostenible de recursos".

Gálvez habla de que Pemex y CFE sean "empresas productivas para el Estado", que haya una participación del sector privado para "cumplir con los recursos necesarios en el desarrollo del sector energético y no desviarlos de temas fundamentales como salud, educación, seguridad y justicia", respetando el marco legal existente.

La rectoría del Estado supone el respeto de la Constitución y una gobernanza independiente para Pemex, con un Con-

sejo de Administración independiente, y que exista transparencia y rendición de cuentas de ambas empresas frente a órganos reguladores autónomos. También propone un federalismo energético "para que cada estado contribuya a la política energética nacional" y desarrolle sus propias políticas energéticas según sus necesidades y posibilidades.

En contraste con estas propuestas, en la de CS la rectoría del Estado significa un control de Pemex y CFE sin la supervisión de órganos autónomos y con una participación minoritaria del sector privado en el sector eléctrico, en el que la CFE mantendría el 54 por ciento de la generación de

electricidad.

La planeación de la política energética es centralizada, la participación de empresas privadas tiene lugar "de forma razonable" y mediante esquemas claros de inversión "dentro del marco de la ley y sin que se debilite a la CFE de forma deliberada ni se ponga en riesgo la seguridad energética del país".

Propone además que Pemex y CFE se fortalezcan como "empresas públicas estratégicas en beneficio de los consumidores domésticos, la relocalización de inversiones y el interés nacional".

# **SUBSIDIO A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES**

La propuesta de JAM es explícita en reducir de manera gradual los subsidios a los combustibles fósiles para orientarlos al aprovechamiento de las energías renovables. Además, propone considerar a las comunidades y la pobreza energética en el diseño de los proyectos energéticos, así como disminuir el costo de las tarifas eléctricas mediante el uso de fuentes renovables.

La de Sheinbaum es mantener los subsidios a las tarifas domésticas y de riego agrícola, aunque un paso importante en la transparencia de estos subsidios es su propuesta de incluir estos subsidios en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Ofrece además "apoyos fiscales necesarios para evitar la carestía de los productos energéticos para prevenir a toda costa los gasolinazos que afectan los bolsillos de las familias y los costos de empresas", así como continuar la "oportuna y efectiva fijación de precios y tarifas para que no suban por encima de la inflación".

XG propone "sustituir paulatinamente subsidios generalizados por subsidios

focalizados" y atender la pobreza energética con proyectos sociales financiados por la inversión pública y privada, aunque también promete mantener costos bajos en la producción de Pemex y CFE sin hacer una referencia explícita a las energías renovables.

El análisis completo de la Alianza por una Transición Energética Justa se puede consultar en el sitio: https://sostenibilidadglobal.org/presentacion-del-analisisa-las-propuestas-energeticas-en-lasplataformas-electorales-para-mexico/



27 de mayo -2 de junio de 2024

34

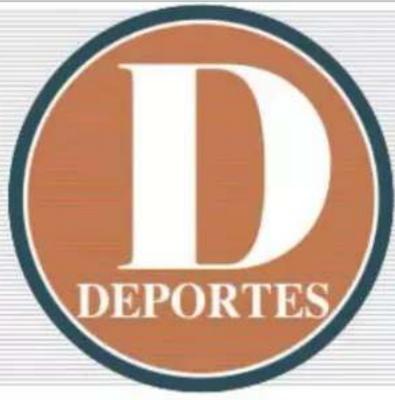

# La nueva joya leonesa espera su oportunidad

Alejandro Salazar viene de fabricar 13 dianas en 17 enfrentamientos. En 2019 fue cuando arribó al club felino, tras un paso en la Tercera División. En el Apertura 2022, conseguiría su primera corona de máximo artillero con 10 goles.





**INFERIORES DE LA FIERA** 

# ENTRE PRODUCCIÓN Y LA FUGA DE TALENTOS

JESSE VILLALPANDO ZAMORA

Desde que el Club León retornó al máximo circuito, en 2012, ha tenido canteranos que han podido cuajar en el primer equipo y los han dejado ir

ntre la sobrepoblación de extranjeros que hay por cada club y el poco convencimiento que hoy en día prevalece por debutar a un joven de la cantera, la fuga de talentos en el futbol mexicano es el pan de cada semestre y el Club León no ha podido estar ajeno a este problema, pese a que algo que caracteriza a todo el entorno de Grupo Pachuca es precisamente el buen trabajo que se ha realizado con las fuerzas básicas del cuadro Tuzo.

Desde que La Fiera retornó al máximo circuito, en 2012, ha tenido canteranos que han podido cuajar en el primer equipo. Uno de esos es Fidel Ambriz, elemento que actualmente es material de selección nacional juvenil; anteriormente estuvo Aldo Rocha, quien a la postre saldría para comandar al Atlas a un histórico bicampeonato, pero también hay casos que, con un enorme talento, simple y sencillamente se han quedado en el camino y no han podido ser aprovechados por el conjunto de los esmeraldas.

Nombres como los de Jorge Durán, Aldo Magaña, Omar Mireles, Saúl Zamora, Armando León, Iván Hernández y Alejandro Salazar se han quedado ahí, en el tintero, algunos perdidos en la Liga de Expansión, otros manteniéndose en la categoría Sub-23 y varios más se han extraviado de manera definitiva.

### **SAUL ZAMORA**

El mediocampista es de la misma generación de Fidel Ambriz; de hecho, llevaron a cabo juntos su proceso formativo, sólo

# A DESTACAR

JUVENILES COMO Jorge Durán, Aldo Magaña, Omar Mireles, Saúl Zamora, Armando León, Alejandro Salazar e Iván Hernández se han quedado ahí, en el tintero

que la desventaja para Zamora es que suele desempeñarse por la misma zona de Ambriz. Hay que señalar que el igualmente oriundo de León estuvo con el Tricolor Sub-20, que falló en su intento por clasificarse al Mundial de la especialidad y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Zamora alcanzó su debut en el máximo circuito en 2020 con Ignacio Ambriz y posterior a eso no hubo más para él, teniendo que emigrar al Tapatío y ser ahora un jugador que puede redituarle a las Chivas Rayadas del Guadalajara y no a la institución de su tierra.

# ARMANDO LEÓN

Bajo las órdenes de Nacho Ambriz, justo en el certamen de la pandemia, apareció el nombre de Armando León. Oriundo de Ensenada, Baja California, el atacante maravilló a propios y extraños, ya que en su partido de debut frente a Bravos de Juárez marcó gol. El delantero llamaría poderosamente la atención por sus enormes cualidades físicas, su presencia en el área y facilidad que tenía para encontrar el disparo a portería.

Pero algo pasó en el camino que León jamás volvió a ser el mismo de los 179 minutos del Clausura 2020. Es cierto, una lesión lo llevó al quirófano, pero después de eso, las oportunidades en primer equipo leonés escasearon, pese a que siguió demostrando su valía en la Sub-20; de hecho, se vio obligado a tener que salir por dos años al circuito de plata con los Alebrijes de Oaxaca, donde apenas marcó cinco dianas. Tras un Apertura 2023 en el que registró seis anotaciones con la Sub-23, Armando abandonó nuevamente la "guarida" y actualmente prueba fortuna en la Segunda División de Andorra.

# IVÁN HERNÁNDEZ

En los más recientes días, a través de sus redes sociales, Iván Hernández, otro jugador de ataque, dijo adiós al Club León. El nativo de Manzanillo, Colima, es un caso bastante similar al de Armando León, ya que todo el 2023 la pasó con los Coyotes de Tlaxcala, de la Liga de Expansión, conjunto con el cual solo pudo marcar cuatro tantos en 30 cotejos.

Hernández comenzó su formación con los Tuzos, pero terminó de pulirse en tierras esmeraldas y prueba de eso fue un primer semestre de ensueño ya que, en el Apertura 2020, se echó a la bolsa el título de goleo individual de la categoría Sub-20 con 13 anotaciones en 15 choques. Pero con los foráneos delante de él, su único premio de consolación fue entrenar con el primer elenco y salir al banquillo durante la época de Nacho Ambriz. Hernández fue otro elemento ofensivo desperdiciado, en tiempos donde el balompié nacional reclama por delanteros.

# **ALEJANDRO SALAZAR**

La más reciente joya de la cantera verdiblanca se llama Alejandro Salazar, bicampeón de goleo con el representativo juvenil de La Fiera. Si bien, no se sabe si Salazar continuará en la institución, de darse una partida será otro golpe bajo al trabajo que se ha venido haciendo con las formativas; además, Alex es nacido en la capital cuerera, lo que le da un plus especial al estar identificado con el club.



Los peloteros de la novena brava Wendolyn Bautista y Yorman Rodríguez hicieron historia

**JUEGO DE ESTRELLAS DE L** 

# LOS BRAVOS, UN SEMILLERO DE TALENTOS

RODRIGO VÁZQUEZ

En este magno evento, los leoneses fueron representados por Wendolyn Bautista y Yorman Rodríguez, dupla que jugó con el roster de la Zona Sur

> a gran fiesta llegó: la Liga Mexicana de Beisbol ha celebrado su Juego de Estrellas 2024. En este magno compromiso, Bravos tuvo presencia, tras la participación de los peloteros Wendolyn Bautista y Yorman Rodríguez, dupla que hizo historia al ser parte del roster de la Zona Sur.

> La presencia del lanzador dominicano y el receptor venezolano han engalanado un nuevo pasaje en el anecdotario de la franquicia brava, que alcanzó la cifra de 32 jugadores que militando para León han

sido parte de una de la máxima fiesta que tiene el circuito veraniego.

Para este año, la sede que se iluminó recibiendo a los mayores exponentes de la LMB fue el Parque 'Beto' Ávila, casa de El Águila de Veracruz. Este escenario volvió a iluminarse por cuarta ocasión tras recibir anteriormente las ediciones de 1962, 1963 y 2007.

# PRESENCIA BRAVA

En esta edición, una de las nuevas caras presentes en el clásico compromiso de media temporada fue Yorman Rodríguez, quien vive su primera aventura en México. Por su parte, el serpentinero Wendolyn Bautista, acudió por segunda ocasión a un Juego de Estrellas, su primera aparición se dio en 2022, año en el que militaba con Generales de Durango.

Abarcando toda la historia del club,



La historia de los Bravos de León sigue enriqueciéndose en el beisbol nacional



Yorman Rodríguez tuvo su primera participación

# LAS CLAVES **PARA SABER**

TRECE SON ya los jugadores de Bravos que han ido al Juego de Estrellas desde 2017

EN LA historia de los Bravos treinta y dos peloteros y un manager han sido los representantes

1991 EL año que más presencia brava hubo con seis representantes: 1 månager y 5 jugadores

# A DESTACAR

LA GRAN presencia del dominicano y el venezolano han engalanado un nuevo pasaje en el anecdotario de la franquicia de la novena brava

suman 33 representantes de Bravos que se han dado cita en este cotejo que reúne la 'crema y nata' de la pelota mexicana, a la vez se totaliza 13 jugadores 'cuereros' que han acudido a dicho juego desde que resurgió la franquicia leonesa en 2017.

### **ESTRELLAS BRAVAS**

Remontándose a poco más de 40 años, el primer antecedente de Bravos se dio en 1983 con Henry Cruz y Carlos Ibarra. Al año siguiente acudieron Alvin Moore y Diego Seguí. En 1985 figuraron Raúl Martínez, Martín Raygoza y Jack Pierce, este último repitió en la siguiente edición junto a Jesús 'Chucho' Sommers.

Para el 87', tocó turno a Juan Francisco Rodríguez y Eleazar Beltrán, luego se tuvo solamente a Eddie Castro en 1988. Juan Reyes y Willie Aikens aparecieron en

1989, seguido por 1990 con Aikens de nueva cuenta en la gran fiesta a la que también acudieron los peloteros Roberto 'Chapo' Vizcarra, Manuel Cazarín, Jaime Orozco y Ramón Esquer.

1991 fue el año más prolífico para la institución, que tras coronarse en 1990 tuvo como estrellas al mánager Francisco 'Paquín' Estrada, quien se acompañó de Vizcarra, Cazarín, Ramón Esquer, Fernando Soto e Israel Velázquez.

# RESURGIMIENTO

Para 1992, la franquicia cambió de sede mudándose de las tierras zapateras a Minatitlán, Veracruz. Más de dos décadas más tarde, para 2017 se dio el tan esperado resurgimiento de Bravos, esto tras la compra y mudanza de la franquicia de Broncos de Reynosa. En ese primer año, Leandro Castro fue el único elemento elegido para el partido de estrellas.

En 2018 se tomó fuerza con Junior Lake, Dallas Martínez y Dustin Crenshaw entre los invitados, a la campaña siguiente acudieron el japonés Yasutomo Kubo, al lado de Matt Clark, Félix Pie, Marco Jaime y Carlos López. Finalmente, en 2023, el único pelotero bravo fue Calvin Estrada.

Fuentes está dando sus primeros pasos en el mundo de la televisión, y lo está haciendo con estilo. Su debut en la pantalla chica llegó de la mano del reconocido productor Elías Solorio en la popular serie de comedia "¿Es neta Eva?", donde comparte escenario con destacados actores como Mayrin Villanueva, Raquel Garza, Carlos Bonavides y Eduardo

Fuentes reveló que su oportunidad en la serie llegó de una manera bastante moderna: a través de Instagram. En julio del 2023, fue contactada por la producción para realizar una audición, lo que eventualmente la llevó a ser parte del elenco en la segunda

presa al ser confirmada para formar parte de la nueva temporada, donde se unió a la talentosa Raquel Garza en el papel de Tere, la Secretaria, y a Carlos Bonavides y Eduardo

mente esta nueva etapa en su vida, destacando que está aprendiendo mucho de los grandes talentos de la televisión con quienes comparte escenario. Con entusiasmo y dedicación, espera que este sea solo el inicio de

Sin embargo, Giselle no descuida sus raíces en el mundo del modelaje, que la tienen igualmente emocionada y comprometida. A pesar de su incursión en la actuación, sigue adelante con sus proyectos como modelo, encontrando un equilibrio entre ambas facetas que la hacen sentir plena

En "¿Es neta Eva?", Giselle Fuentes interpreta el papel de Jessica, una secretaria coqueta que promete agregar un toque fresco y divertido a la trama de la serie. Con su carisma y talento, seguro que cautivará a los espectadores y se ganará un lu-

prometedor por delante, Giselle Fuentes se posiciona como una figura a tener en cuenta tanto en el mundo del entretenimiento como en la moda. Sin duda, seguiremos viendo más de esta joven y talentosa artista en los

# Camila pone romance al regional mexicano

**LUIS VALDOVINOS** 

El trío colabora con Edén Muñoz en Corazón en coma, un tema con el que incursionan en el género

a ruptura y el desamor, son los elementos que componen el nuevo sencillo de Camila, la banda de pop que regresó de un periodo de pausa para sorprender a sus seguidores con el tema Corazón en coma, en colaboración con Edén Muñoz, una canción con la que mantienen la esencia lírica del pasado e innovan en el sonido, al experimentar con el regional mexicano.

"Es una canción que viene a acompañar a muchos corazones y también a recordar que el amor propio es importante", explicó Samo en entrevista con El Sol de México.



Hicieron una pausa de 10 años y ahora lanzan nuevas canciones

"La suma de Edén (Muñoz) fue importante, que viene de un mundo donde la música mexicana es de raíz y creo que le sumó muchísimo la canción", agregó el artista.

La canción forma parte del disco Regresa, que lanzan en agosto, mientras están

inmersos en el Camila Vive el Tour con el que visitan México y Latinoamérica

En marzo, estrenaron Diamantes y amaranto, con sonido de mariachi, que también formará parte del álbum Regresa próximo a salir.

"Hemos tratado de seguir la inspiración de cada canción en este disco", mencionó Mario Domm, vocalista del grupo. "Decidimos hacer un disco que tuviera muchos tintes de muchas cosas. no nos comprimimos creativamente de la Vive el Tour.

ninguna forma", añadió el cantante.

"Nos pareció natural, somos mexicanos. No colaboramos antes en el reguetón porque no nos sentimos cómodos, no sentimos que lo hubiéramos hecho bien, pero en esta ocasión la música mexicana la traemos en el corazón, en la sangre y nos sale natural", dijo Domm.

#### SE REENCUENTRAN COMO TRÍO

En 2013 Camila hizo una pausa en su historia. Después de conquistar a su público con los éxitos contenidos en Todo cambió y Dejarte de amar, el grupo paró de manera indefinida. En 2023, regresaron dispuestos a compartir una vez más escenarios y estudios de grabación.

Regresa es un punto de reencuentro, apuntó Samo. "Es el resumen de esos años que no nos hemos visto, ciertos capítulos importantes en nuestras vidas que 1 los ponemos en canciones.

"Este tiempo aprendí de la soledad y a estar conmigo. Hoy me siento un ser humano mucho más libre, probablemente algunos miedos ya se fueron y vivo con más paz", añadió.

"El cometido de los tres fue tratar de encontrar esa esencia de cada uno, volverla a poner en las canciones. Fueron dos años de trabajar muy duro en este disco. Hicimos lo que al principio, nos entregamos igual nada más que más maduros ", aseguró Mario Domm.

Además de lanzar Corazón en coma, así como el álbum Regresa, actualmente están inmersos en el Cami-

#### Un musical dedicado a Soda Stereo

LUIS VALDOVINOS

El legado musical de Soda Stereo llegará al teatro con el musical Primavera cero. la primera obra basada en el repertorio de la banda argentina de rock.

En la puesta en escena, de producción mexicana, las canciones que Soda Stereo dejó en siete discos de estudio son el hilo conductor de la historia, así como el lenguaje de comunicación entre los personajes.

Primavera cero toma nombre de uno de los sencillos del álbum Dynamo, lanzado el 14 de septiembre de 1992 y que se convertiría en uno de los mayores éxitos de la banda, junto con Luna roja, el segundo hit del disco.

Dynamo es considerado uno de los puntos clave en la carrera de Soda Stereo, integrada además de Cerati por Charly Alberti y Zeta Bosio, pues a par-



Primavera cero está hecha con sus canciones

tir de él, fue hacia el sonido shoegaze, subgénero del rock alternativo.

El musical fue creado y escrito por Luca Sparavieri, que también es productor del espectáculo. Diego Terán funge como escritor asociado, al igual que Nicolás Torres, mientras que Anahí Allue es la directora del espectáculo y Paco García, el director musical.

Parte del ensamble de la puesta en escena está conformado por Andrea Sandoval, Dafne García, Pavel Avir, Adan Nieva, Diego Tenorio y Mario Frausto.

Primavera cero se estrenará en agosto en el Foro Lenin.

#### Dedican un foro de Canal Once a Cristina Pacheco

ALMA ROSA CAMACHO

Durante más de cuatro décadas, la periodista y escritora Cristina Pacheco trabajó en el Canal Once, que tras su fallecimiento, le rinde tributo al bautizar con su nombre el foro en el que se despidió.

En la apertura del foro, dos amigos de la conductora de Aquí nos tocó vivir, el violonchelista Carlos Prieto y el científico Antonio Lazcano, compartieron algunas de las anécdotas que vivieron junto a ella. El sexteto Voz en Punto amenizó el evento.

Con la presencia de sus hijas Laura Emilia y Cecilia Pacheco, Carlos Brito Lavalle, director del Canal Once, y Pável Granados, director del canal 22, se develó la placa con el nombre de Cristina Pacheco.

Entre 1977 y 2023, la periodista y escritora "grabó en total tres mil 560 programas de Aquí nos tocó vivir y Conversando con Cristina Pacheco. Es una fecha linda y significativa para hacerle un



Sus hijas y el director en la develación

pequeño homenaje a la señora Cristina. Este foro fue en el que hizo su último programa", dijo Brito Lavalle

Laura Emilia Pacheco mencionó: "Si algo nos mostró con su trabajo es que la voz nos pertenece a todos, incluso la persona aparentemente más sencilla tiene algo que decir, existe, existimos juntos. Sus programas son un fiel testimonio de la vida y cultura de México".



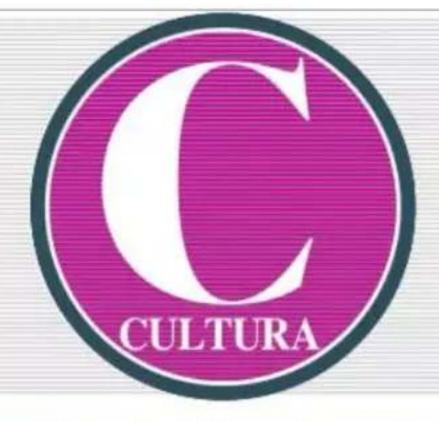

#### Mostrarán su trabajo en la ciudad zapatera

El Circuito Centro está conformada por la Galería Jesús Gallardo, las salas para exposición del Teatro María Grever y la Galería Eloísa Jiménez, que contarán con las obras de los artistas Ana Gallardo, Ana Paula Santana, Nina Fiocco, entre otros.

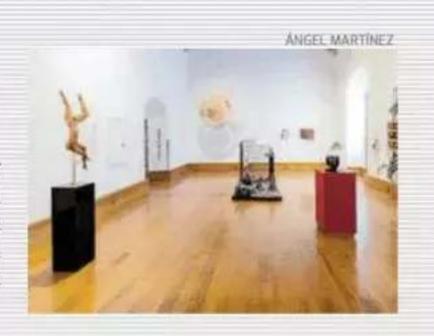



#### LAS CLAVES PARA SABER

LA TEMÁTICA de la edición se centra en la dimensión poética dentro del arte

Plantea un llamado hacia los sentidos frente a la centralidad que tiene la vista

Sen EL Museo Casa Diego Rivera, se tendrá el estreno de "Nanacatepec", un performance de Elena Pardo y Azucena Losana

El IEC se hará cargo de tres de los proyectos /ANGEL MARTÍNEZ

**CON LA BIENAL FEMSA 2024** 

## GUANAJUATO SE CONVERTIRA EN SEDE CULTURAL DEL PAÍS

VIVIAN DELLA ROCCA /El Sol de Irapuato

Del 23 de mayo al 25 de agosto, se expondrán 29 proyectos en la capital guanajuatense y en León

UANAJUATO, Gto.- Durante tres meses, la décima quinta edición de la Bienal Femsa estará exhibiéndose en el estado de Guanajuato, teniendo como sedes el municipio de León, así como la propia capital guanajuatense.

Inició el 23 de mayo y hasta el 25 de agosto se presentarán los 29 proyectos artísticos comisionados, un programa público y pedagógico, un encuentro de ediciones independientes y un ciclo de proyectos cinematográficos.

La temática de esta nueva edición se centra en la dimensión poética del arte y se plantea como todo un llamado a los diferentes sentidos, esto frente a la centralidad que tiene la vista. La directora del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, Adriana Camarena de Obeso, reconoció que desde 2019 habían estado solicitando que la Bienal Femsa estuviera en el estado, por lo que tras un año de trabajo, hoy es realidad.

Explicó que esta edición lleva como nombre "La voz de la montaña", buscando poder generar espacios de diálogo y reflexión sobre la creación actual, la dimensión poética del arte.

Explicó que el Instituto Estata de la Cultura coordinará tres proyectos específicos, dos de ellos se presentarán y estarán exhibidos en el Museo del Pueblo y el tercero en el Museo Casa Diego Rivera, ambos ubicados en la capital de Guanajuato. El público podrá visitar el Museo del Pueblo de Guanajuato para conocer los proyectos artísticos de Daniel Godínez Nivón, Lucía Vidales, Magali Lara, Salvador Xharicata, Tuxamee y Arrogante Albino, colectivo que realizará la activación "Fuera de campo", compartió.

En el Museo Casa Diego Rivera, se ten-

#### A DESTACAR

MARIANA MUNGUÍA, directora la Bienal Femsa, destacó la enorme importancia de la colaboración y las producciones que se realizarán

drá el estreno nacional de "Nanacatepec", un performance cinematográfico concebido por Elena Pardo y Azucena Losana, que combina materiales análogos con una pista sonora de música electroacústica. Este proyecto es parte de la sección Desplazamientos, que contó con Eduardo Thomas como coordinador curatorial.

Por su parte, Mariana Munguía, directora la Bienal Femsa, destacó la importancia de esta colaboración, así como de las grandes producciones que habrá.

Dijo que también en el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas se exhibirán obras de Ana Hernández, Isa Carrillo, Lorena Mal y Néstor Jiménez. La comisión de Carrillo para la Bienal es una especie de ofrenda al acto de elaboración textil, materializado en el retrato de la montaña.

El Circuito Forum Cultural Guanajuato lo conforman el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, donde podrán verse las obras de Alan Sierra, Tania Ximena, Cosa Rapozo, Felipe Baeza, Galia Eibenschutz, Javier Barrios, Josué Mejía, Karla Kaplun, Miriam Salado y Tahanny Lee Betancourt, las cuales tienen como denominador común el concepto del cuerpo híbrido, ese cuerpo que se transforma y que es imposible de pensar como una entidad estática; y Torre Andrade, donde se exhibirá la obra de Javier Barrios.

En Barrio Arriba, el público podrá visitar en el Jardín Allende la obra de Sofía Táboas, quien propone una instalación recubierta de mosaico veneciano asemejando un fragmento de alberca, que a la vez fungirá como una banca para uso público y con la que reflexiona en torno a la búsqueda en la memoria sobre topografías que se encuentran en otro sitio.

## 

www.pronal.com.mx

atencionaclientes@pronal.com.mx

Papel MEDIUM y LINER 100% reciclado desde 90 grs/m² hasta 160 grs/m² para fabricación de caja corrugada, caja micro-corrugada y lámina de cartón

EMPRESA 100% MEXICANA FABRICANTE DE PAPEL MEDIUM Y LINER CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SERVICIO

Productora Nacional de Papel, S.A. de C.V.

Grupo Ponderosa, S.A. de C.V.

Cartones Ponderosa, S.A. de C.V.

Planta: Domicilio Conocido, Ejido San Miguel, Villa de Reyes, SLP. C.P. 79500. Tel: 01 (485) 861 09 00

Ventas: Libramiento a Tequisquiapan Km 4. Zona Industrial Valle de Oro, San Juan del Río, Qro. C.P. 76803. Tel: 01 (427) 271 96 22



Grandes obras de ingeniería





Ingresa al código QR para vernos en acción,

# Burj Khalifa

El edificio más alto del mundo

Carloca y Max

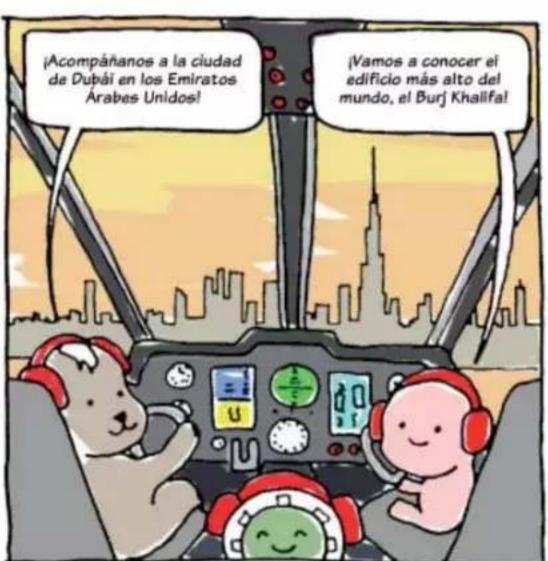





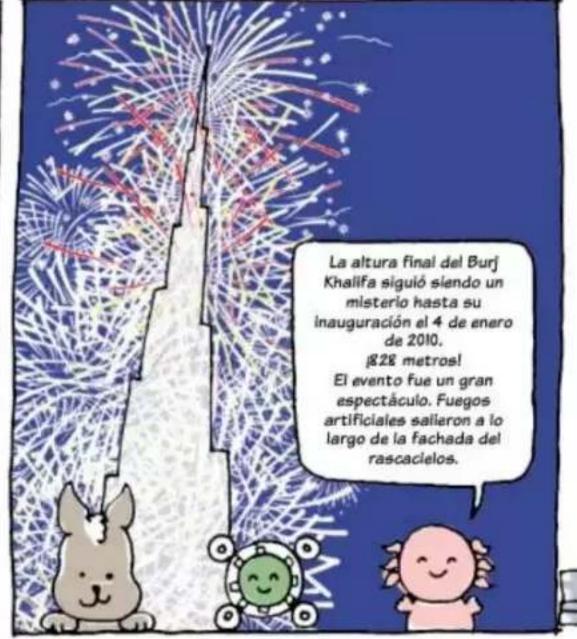

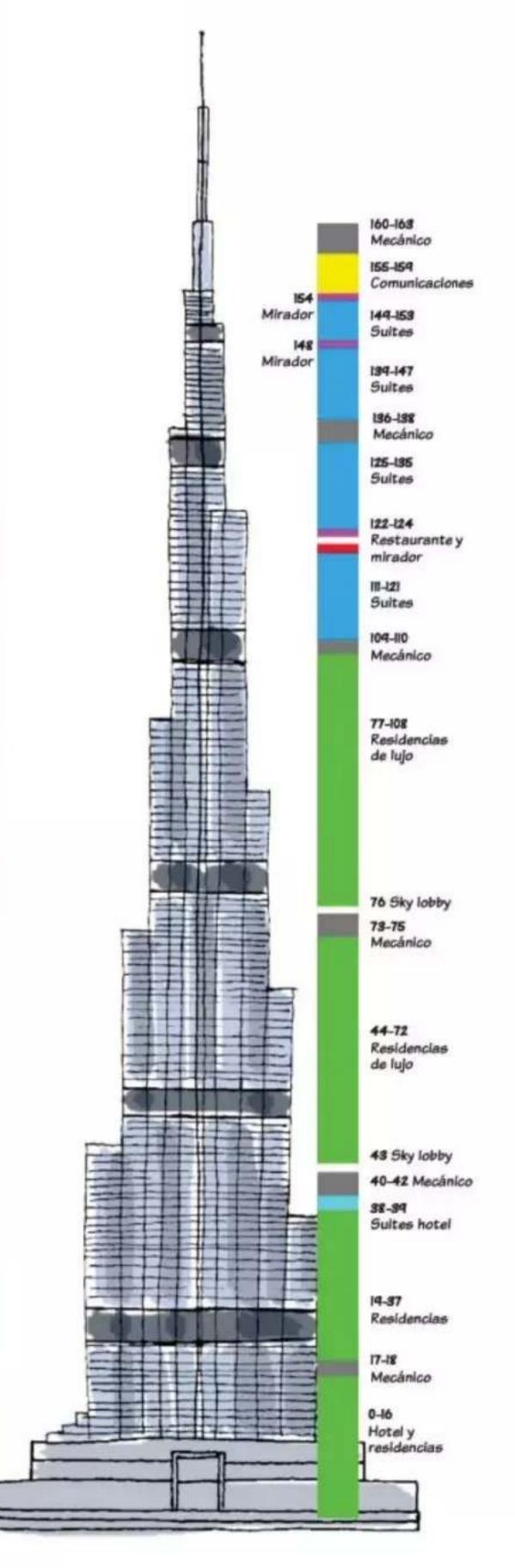

医重量器重量量





42



#### Una forma de vincularse más a fondo con el lugar

El Turismo Regenerativo se basa en la sostenibilidad dentro del marco de sistemas vivos y enfatiza la relación del hombre consigo mismo, con el otro y con la tierra; en donde se invita al otro a visitar el lugar, ralentizando el ritmo del visitante y creando una experiencia que activa conexiones profundas y positivas entre el visitante, la comunidad local, el lugar y los sistemas que sostienen la vida allí.

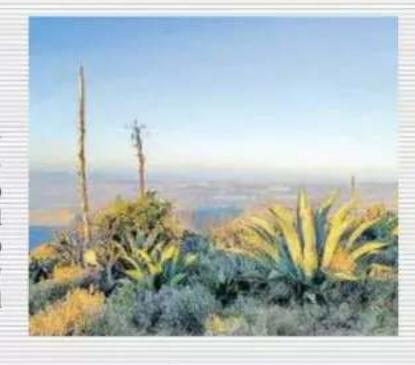



Turistas buscan ayudar al lugar que visitan /Fotos cortesla: Sectur Guanajuato.

#### LA NUEVA EXPERIENCIA SUSTENTABLE DE GUANAJUATO

### VIAJE REGENERATIVO, UNA AYUDA AL ESTADO

REDACCIÓN

Una nueva forma de hacer turismo que se basa en conservar, regenerar y reparar el lugar visitado

UANAJUATO. El Turismo Regenerativo es un entendimiento emergente, evolutivo y dinámico. Este año, la touroperadora PiCaSo Tours, en conjunto con la Asociación de Turismo de Naturaleza y Aventura del Estado de Guanajuato, invitan a participar en el "Taller Internacional de Diseño de Experiencias Regenerativas".

El sector turístico es una parte muy importante para Guanajuato. La Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, junto con los operadores turísticos, ha creado, perfeccionado y ampliado la oferta en la naturaleza, área en donde la entidad oferta 99 experiencias a los viajeros,

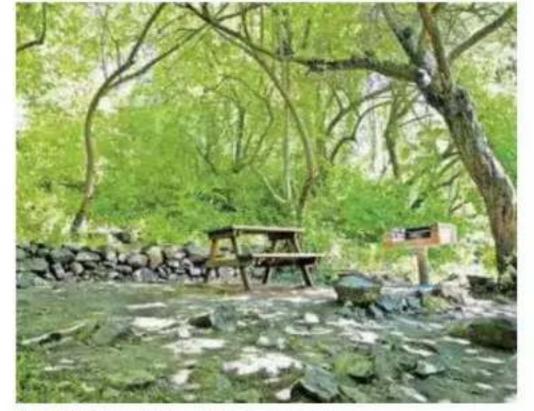

Amplian la oferta con la naturaleza

quienes son atendidos por un sector profesional y capacitado.

Hoy, Guanajuato presume de un turismo de naturaleza y aventura en la zona noreste, norte, centro y sur, ofertando 99 experiencias turísticas a los viajeros, quienes son atendidos por un sector profesional y capacitado. Dichos segmentos se han impulsado por la Secretaría de Turismo de Guanajuato a nivel nacional e internacional, acción que ha fortalecido al destino entendiendo que el turista cambio su manera de viajar.

Así, el ocho y nueve de junio, en la Reserva Natural Las Palomas, en Guanajuato Capital, Manuel Miroglio, de la touroperadora PiCaSo, y Raúl Jaramillo, de Asociación de Turismo de Naturaleza y Aventura del Estado de Guanajuato, impulsan esta formación experiencial de dos días que propone herramientas prácticas, concretas y flexibles para fortalecer el propósito y la identidad de las propuestas de los asistentes, creando una experiencia turística de valor en armonía con el hombre y la naturaleza.

La diferencia entre el turismo sustentable y el turismo regenerativo es que el primero que busca generar el menor daño posible al ambiente, en tanto que el segundo va más allá, centrándose en tres principios fundamentales: conservar, regenerar y reparar. De las nueve de la mañana a las 5:30 de la tarde, será una profundización donde -las personas que quieren innovar, agregar valor, mejorar competencias profesionales en turismo y tomar nuevas herramientas para ser un agente de cambio y líder regenerativoaplicarán los principios de Diseño Regenerativo, bajando del concepto al diseño.

Dicho taller, que se impartirá en Las Palomas del Área Natural Protegida La Cuenca de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Guanajuato, a 20 minutos de Guanajuato capital, convoca a gerentes de hotel y operadores turísticos, guías, emprendedores, académicos y estudiantes, asociaciones y ONGs, así como instituciones públicas que quieran capacitarse en innovación, diseño de experiencia y articulación territorial, además de profesionales, consultores, arquitectos, ingenieros o planificadores.

El taller será impartido por los siguientes facilitadores: Martín Araneda y Carlos Briceño, co-fundadores de Camina y la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo (IGTR). Su experiencia, metodología y forma de trabajo innovadora han sido reconocidas internacionalmente, dándoles la oportunidad de crear sinergias clave en varios paises. Hoy en día, ambos buscan liderar de forma positiva la transición hacia el turismo regenerativo en toda Latinoamérica.

Para inscribirse al taller con costo, ingresar al siguiente link https://forms.gle/ t228AdMCJsbrUEpx9



Los organizadores presentaron y dieron los pormenores de este evento

**CON EL FESTIVAL DE LA LARGA Y LA QUESADILLA** 

### SALVATIERRA ALISTA FESTIN CULINARIO

ROSARIO HORTA

25 cocineras y por primera vez dos cocineros tradicionales deleitarán con las recetas "de la abuela" tradicionales del Pueblo Mágico

> a "larga", uno de los alimentos típicos de Guanajuato, tiene su propio festival y ya va por la sexta edición: ahora se realizará el domingo nueve de junio, de ll de la mañana a seis de la tarde, en el Pueblo Mágico de Salvatierra, Guanajuato, en el Jardín Principal.

Por si fuera poco, el primero de junio se realizará el Rally de Cocineras, el 08 habrá talleres y recorridos, y el 09 será la venta gastro-artesanal.

En la presente edición tendrá de invitado al estado de Oaxaca, con venta de productos artesanales y gastronomía tradicional como el café y el chocolate.

En total serán 25 cocineras y por primera vez dos cocineros tradicionales que deleitarán con las recetas de la abuela.

La directora de Productos Turísticos. Frida Ximena Huett López, Heriberto Mendoza Cabrera, organizador del evento, y Ana Lucía Martínez García, subdirectora de Turismo de Salvatierra, dieron los pormenores de este evento que posiciona la oferta turística y gastronómica del Pueblo Mágico de Salvatierra.

El término "Larga", acuñado hace más de 50 años en el sureste del Estado de Guanajuato, hace referencia al taco hecho con tortilla de comal gruesa y larga con maíz amarillo o quebrado, cocido de la manera original con leña de mezquite, y esta delicia se rellena con guisados típicos del municipio.

La leyenda cuenta que se le denomina "larga" a este platillo porque las esposas de los peones que trabajaban en las haciendas (en tiempo de gran prosperidad de los hacendados) les llevaban su almuerzo.



Prepararán las Largas utilizando insumos del estado

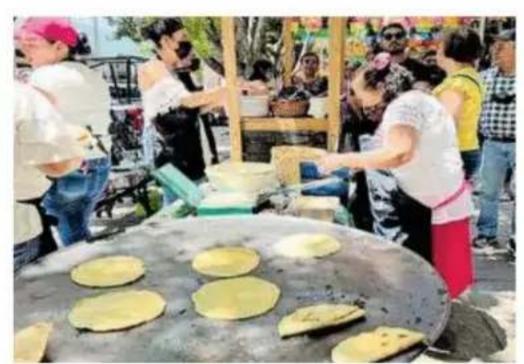

Una tradición con apenas seis años

que consistía en una tortilla más grande de lo normal y no con la clásica forma redonda, sino alargada y más gruesa para que saciaran rápido su hambre.

En este encuentro gastronómico tradicional y cultural, las familias se reúnen no solo para probar deliciosos platillos sino también para disfrutar de actividades artísticas y culturales, apoyar al consumo del comercio local, contribuir con la preservación y difusión de la gastronomía del municipio, y participar en concursos y talleres.

"Año con año vemos consolidación de los eventos gastronómicos en el Estado, en donde las cocineras y cocineros nos dejan un legado muy grande y nos hacen vivir emotivas experiencias", menciono Frida Huett.

En esta edición participarán las siguientes Cocineras Tradicionales de Salvatierra: Ma. Consuelo Murillo Martínez, Norma Hernández Ruiz, Guillermo Guzmán Rojas, Rosa Martha mata Murillo, María Elena Rico Ochoa, Rosa Ma. Romero Maldonado, Ma de Jesús Rodríguez Balcázar, Consuelo Castillo, Silvia Cortes García, Ma de Jesús Olandez Camacho.

Así como: Ma. Del Carmen Salinas, Ma. Guadalupe Olandez Camacho, Esther Murillo Plaza, Jorge Antonio González Campos, Elvira Flores Duran, Esperanza García, Amelia García, Amalia Botello Morales, Margarita Fabela Victoria, José María Vázquez López, Carla Paola Vera Carmona, y Ana María García.

Todas ellas prepararán Largas utilizando insumos como pitaya, tuna, camote, mezquite, calabaza, guayaba, chile negro, garbanzos, xoconostle, elote, vergolada, capulines flor de calabaza, cacahuate y garbanza.

#### PROGRAMA:

11:00 AM. Concurso gastronómico 2024.

12:00 PM. Banda sinfónica vientos de Salvatierra.

1:00 PM. Mariachi Reforma de Salvatierra.

2:00 PM. Homenaje a Oaxaca con Vero López y Ballet de Conni.

3:00 PM. Acto protocolario y premiación de ganadoras de rally 2024.

4:00 PM. Ballet Folclórico Huitzil presentando Calendas y fragmentos de la Guelaguetza.

5:00 PM. Banda y Paseillo de Manolas.

#### TALLERES:

1:00 PM. Taller infantil de torteado de tortillas de colores.

2:00 PM. Cata descriptiva de café y chocolate Oaxaqueño.

4:00 PM. Charla "La Magia de la Artesanía de Oaxaca".

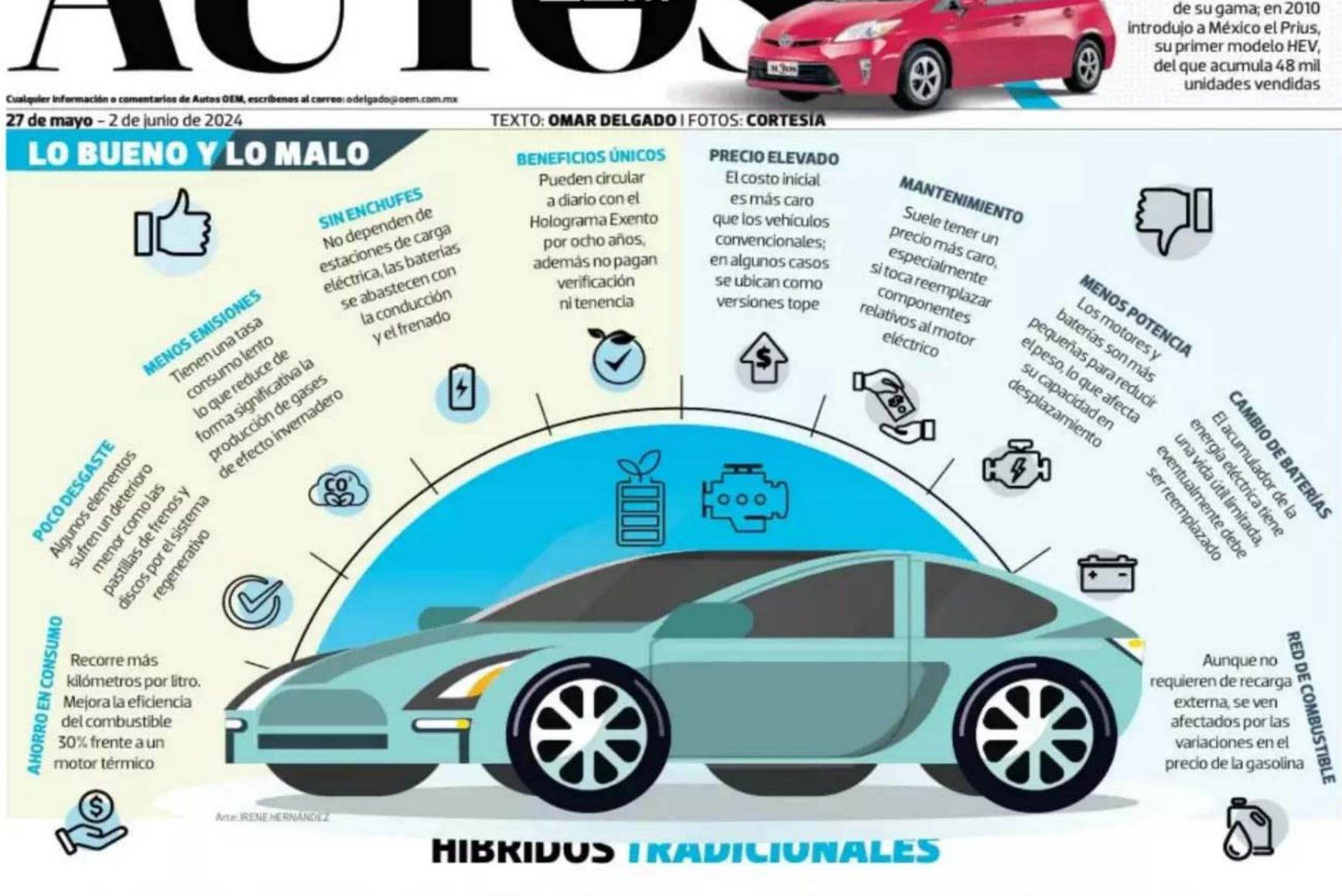

www.oem.com.mx

### LIDERAN LA OFENSIVA

a industria automotriz atraviesa por una importante transición para la movilidad sostenible. En la última década ha proliferado el crecimiento de los llamados autos verdes en el mercado mexicano con la presencia de vehículos híbridos y eléctricos. En 2023 se vendieron 73 mil 680 de este tipo de unidades, un aumento del 44.28% frente al año anterior, de acuerdo a cifras de INEGI.

De entre estos autos, la mayor parte corresponde a modelos con tecnología híbrida convencional, aquellos que mantienen un motor a combustión combinada a un propulsor con baterías para circular. De 2016, cuando se empezó registrar este rubro, se colocaban 7 mil 500 unidades anuales, para 2023 la participación alcanzó la cifra más alta de 53 mil 857 unidades, esto sin contemplar los híbridos enchufables.

5.3%

DE las ventas en el país son híbridos

LA POPULARIDAD DE LOS VEHÍCULOS CON ASISTENCIA ELÉCTRICA HA CRECIDO DRÁSTICAMENTE EN EL MERCADO MEXICANO

#### D LOS MÁS ACCESIBLES

La progresiva demanda ha diverisficado la oferta entre la mayoría de marcas. Se pueden encontrar opciones con precios cercanos al de un auto con motorización convencional. Aquí los modelos HEV más asequibles



#### TOYOTA PRIUS

MOTOR 1.8L H

POTENCIA 138 hp

RENDIMIENTO 31 km/l

PRECIO \$484,900

#### TOYOTA COROLLA

MOTOR 1.8L H

POTENCIA 138 hp

RENDIMIENTO 21 km/l

PRECIO \$500,000

#### **HAVAL JOLION**

MOTOR 1.5LH

POTENCIA 188 hp

RENDIMIENTO 20 km/l

PRECIO \$514,900

Uno de sus mayores atractivos es su capacidad de entregar bajos consumos de combustible, debido a que los dos motores actúan en condiciones favorables del recorrido. El motor eléctrico otorga impulso inicial y asiste al bloque térmico para ganar velocidad. Los fabricantes coinciden que un híbrido consume un tercio menos respecto a uno convencional, con un rango que supera los 20 km/l.

**CLOSE UP** 

REFERENTE

Toyota tiene la mayor

tradicionales con 50%

participación en híbridos

Al ser catalogados como autos verdes tienen beneficios fiscales y de circulación. Son unidades libres del pago de verificación y candidatos al Holograma Exento, que los exime de restricciones en contingencias por ozono, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis. También sus propietarios evitan el pago de tenencia.

En México son más de 15 marcas las que ofrecen híbridos en diversos segmentos, desde sedanes, SUV y hasta pickup.

50%

DE los modelos se compran en CDMX

#### **AUTOS**

#### **GEELY EN MÉXICO**

## Agranda opciones

TEXTO: OMAR DELGADO I FOTOS: GEELY

#### Tres nuevos SUV complementan la gama de la marca de origen chino en distintos segmentos

l fabricante chino que debutó en el mercado mexicano a finales del año pasado con apenas dos modelos, busca aumentar la presencia en las categorías de mayor demanda con la adición a su catálogo de tres vehículos: Starray, Okavango y GX3 PRO.

Se trata de diferentes propuestas de SUV a combustión para competir en las categorías de subcompactos, compactos y medianos de tres filas de asientos. Con ello, el portafolio crece a cinco vehículos al sumarse a Coolray y Geometry C; de acuerdo con directivos de la marca, aún restan dos lanzamientos para cerrar el 2024.

En cuanto a servicios, Geely ofrece un programa de mantenimiento cada 10 mil kilómetros o seis meses para Starray y Okavango, mientras que para GX3 Pro es por 7 mil 500 kilómetros.

Los tres modelos cuentan con una garantía de cinco años o 150 mil kilómetros de cobertura completa, además de ocho años o 250 mil kilómetros en componentes del motor y la transmisión.

#### STARRAY

El SUV de nueva generación en la automotriz de origen chino pertenece al segmento C, tiene una carrocería de 4.5 metros y un diseño futurista. Luce una parrilla flanqueada de luces LED, monta rines de 20 pulgadas, techo bitono y un corte angulado de faros traseros. Ofrece un espacio cómodo para cinco pasajeros con una pantalla vertical de 13.2 pulgadas

Tiene dos motorizaciones turbo, una de 1.5L con 172 hp y otra de 2.0L con 215 hp. Con este último bloque, acelera de 0 a 100 km/h en 8.2 segundos.

#### **FICHA TÉCNICA**

MOTOR 1.5L turbo / 2.0L turbo

POTENCIA 172 hp / 215 hp

TRANSMISIÓN DCT7V

PRECIO Desde \$549,888

#### SEGURIDAD

EQUIPA seis bolsas de aire, cámara de 540° y sistemas ADAS nivel dos con 12 asistencias







#### **OKAVANGO**

Resalta por su configuración de tres filas de asientos para llevar a siete ocupantes. Con 4.86 metros de largo es el modelo más grande de la marca; presenta una parrilla en forma de cascada, iluminación Full LED, rines de 19 pulgadas y rieles en el techo. Porta un motor 2.0 litros turbo con 215 caballos de fuerza y 240 lb-ple de torque, acoplado a una caja DCT de siete velocidades.

Incluye seis bolsas de aire, control crucero, detector de punto ciego y cámara de visión 540°.

#### **FICHA TÉCNICA**

MOTOR 2.0L turbo

POTENCIA 215 hp

TRANSMISIÓN DCT 7V

PRECIO Desde \$669,888

#### INTERIOR

EQUIPA una pantalla de 12.3 pulgadas, asientos forrados en piel y aire acondicionado de doble zona

#### **GX3 PRO**

La camioneta subcompacta se convierte en el modelo de entrada para la marca.

Mide cuatro metros de largo, ofrece luces diumas LED, rines de 16 pulgadas, rieles en el techo y espejos exteriores eléctricos. Por dentro, hay una pantalla de ocho pulgadas, aire acondicionado electrónico y asientos en piel sintética.

Incorpora un motor 1.5 litros aspirado de 102 hp, disponible con transmisión manual de cinco velocidades o caja CVT. En seguridad queda rezagado ante la competencia con sólo dos bolsas de aire.

#### **FICHA TÉCNICA**

MOTOR 1.5L

POTENCIA 102 hp

TRANSMISIÓN Manual SV / CVT

PRECIO Desde \$329,888

#### **EFICIENTE**

PROMETE consumos de combustible de 18 km/l en ciudad y hasta de 21 km/l en ciclo combinado





#### **BYD SHARK**

#### Depredador al acecho

TEXTO: OMAR DELGADO I FOTOS: BYD



Grupos ópticos rectangulares con iluminación LED sobre la parrilla

#### La incursión del fabricante chino en el terreno de las pickup finalmente

es oficial con la nueva Shark, un vehículo mediano que bajo del chasis combina la tecnología híbrida conectable para lograr un desempeño aventurero con un bajo consumo de combustible.

Llega al mercado mexicano como la unica alternativa PHEV disponible y con dos versiones que oscilan entre los \$899 mil 980 y \$969 mil 800 pesos. Entre sus principales rivales están Ford Ranger, Toyota Tacoma y Nissan Frontier.

Emplea un bloque 1.5 litros turbo con dos propulsores eléctricos para lograr 430 caballos de fuerza, potencia que le permite acelerar de 0-100 km/h en 5.7 segundos.

Para afrontar caminos difíciles emplea la tracción integral 4WD en conjunto a la electrónica para repartir la fuerza a las ruedas, ya que no cuenta con caja reductora ni bloqueo de diferencial.

Respecto a eficiencia energética consigue hasta 840 kilómetros de recorrido crucero y un desplazamiento eléctrico de 100 kilómetros.



Panel de instrumentos digital y una pantalla giratoria de 12.8 pulgadas



Roll-bar y calaveras unidas por una tira luz a lo largo de la batea

#### **ESTACIÓN PORTÁTIL**

TIENE sistema de carga reversible para suministrar energía a dispositivos electrónicos



24 de mayo -2 de junio de 2024

46

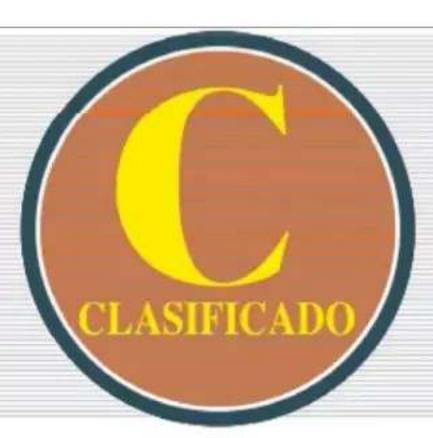



#### RENTO CUARTO

RENTO CUARTO CALLE BEI-RUT #630 COL SAN FELIPE DE JESÚS A UNA CUADRA DEL BLVD GUANAJUATO.

**LECTURA DE TAROT PAQUETE** LECTURA DE TAROT LIMPIA AMU-LETO S200 TODO TIPO DE TRABA-JOS 100% GARANTIZADOS POCOS DÍAS CITAS 477-799-5153

VENDO GRANJA EN BLVD. LEÓN-SAN PANCHO, LLAME SIN COMPROMISO, 476 S43 70 84.

VILLAS DE LAS FLORES JUNTO **BOULEVARD FRANCISCO VILLA** CERCA POLIFORUM 477-169-4514

SE SOLICITA TAMBORERO Y AUXILIAR DE TAMBORERO Y DES-BARBADOR URGEN COMUNICARSE ALTEL 477-724-24-57

**VACANTE VENDEDOR** JR. IMPORTANTE EMPRE-SA RAMO PAPELERO BUSCA AGENTE DE VENTAS JR PARA SEGUIMIENTO A CARTERA DE CLIENTES, PRESTACIONES DE LEY AUTO DE LA EMPRESA, TARJETA DE GASTOS Y DISPONIBILIDAD PARA VIAIAR, EXPERIENCIA NO NECESARIA, EXCELENTE AMBIENTE LABORAL, OPORTUNIDAD DE CRE-CIMIENTO 4772749399

VENDO TERRENO PARA BODE-GA SOBRE CALLE, CON SERVICIOS Y ESCRITURAS, 20X120, \$700/M2, 476 543 70 84, SAN PANCHO.

SINTONIZANOS



## RENTO

**RENTO INMUEBLE PARA SA-**LÓN DE FIESTAS, CON PERMISO VIGENTE, UBICADO EN CALLE SAN CARLOS BORROMEO, RESIDENCIAL SAN CARLOS, INFORMES 477 724 2457.

LOMAS DEL MIRADOR TRASPA-SO CASA BOULEVARD MIRADOR DE LA JOYA #211-A TEL: 477-296-9665, 477-246-1719, 477261-9298 SR BENJAMIN

TERRENO 27 HECTÁREAS SOBRE CARRETERA, CON POZO, SISTEMA DE RIEGO, BODEGA, ESTABLO, TRACTORES CON IMPLEMENTOS, CASA Y ESCRITURA, 15 MINU-TOS PASANDO SAN PANCHO, S90.00 PESOS M2, INFORMES 477-543-70-84.



SE VENDE PROPIEDAD EN LOMAS DE LOS CASTILLOS DE 2 PLANTAS. PB. SALÓN/CASINO PARA EVEN-TOS CON 1 COCINA Y 2 BAÑOS. PA, 2 HABITACIONES, 1 SALA, 1 BAÑO Y AMPLIO PATIO CON UN ASADOR. CASA CON EXCELENTE OPORTU-NIDAD DE INVERSIÓN, INF. 474 149 4043

OPORTUNIDAD, HERMOSA GRANJA SOBRE CARRETERA, PA-SANDO SAN PANCHO

DOS HECTÁREAS, CASA GRAN-DE, CON SERVICIOS, \$120/M2 476 5437084

SE VENDE TERRENO EN LOMA AE-ROPUERTO FRENTE AL AEROPUER-TO, INFORMES 462-183-37-64.

RANCHO 40 HECTAREAS CON POZO DE 8 PULGADAS, 2 SISTEMAS DE RIEGO, BODEGA, TRACTORES CON IMPLEMENTOS, ESTABLO, CASA GRANDE AMUEBLADA CON ESCRITURAS EN MANUEL DOBLA-DO, TODO POR \$65.00 PESOS M2, INFORMES 476-743-58-26.



#### **FUMIGACIONES AMÉRICA** S.A. DE C.V.

LICENCIA SANITARIA NO. 93-147 LICENCIA ESTATAL SANITARIA NO. 10-11A224



#### SI ES BICHO O PLAGA FUMIGACIONES AMÉRICA **¡LAS ACABA!**



















César Tavera Flores

control bearing the party and

STATISTICS AND STATISTICS.





ESCUCHA

TU MÚSICA FAVORITA, DONDE QUIERAS

DESCARGA EN







Enpiriosa

Prosadas

Escobedis





Rameuz



Mondregon



**Alcherties** Sharris





¿Hasvistma.?

Varges

Sánchez.

Matidorado



Luiti (grancie) Hernández Rodrigoez



Mactimer Antonis



Maktenado



Cattillio

Mortinez Makinniedo.

Si conoces, has visto o sabes algo de estas personas desaparecidas, llama o escribenos.

01800 00 854 00

hasvistoa@fgr.org.mx

www.gob.mx/fgr

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines a los establecidos en el programa

El Sol de Leon

Servicio a la comunidad ( 716-82-90 / 716-82-96







TAPIA FRUTERIA. ESTAMOS A SUS ÓRDENES EN BLVD. PRADERA ESQUINA BLVD. ALFREDO VALA-DEZ, COL STA. MA. DEL GRANJENO. EXTENSO SURTIDO DE FRUTAS Y VERDURAS. CON UN HORARIO DE 8:00AM A 21:00 HRS. LUNES A DO-MINGO. PEDIDOS A DOMICILIO AL: 477 123 90 31.



EL CHARRO NEGRO. PO-LLOS ASADOS PRUEBALOS ACOMPAÑADOS CON CHILES. CEBOLLITAS, SALSA Y ARROZ. TE ESPERAMOS EN BLVD. VILLAS DE SAN JUAN Y ESQ. BLVD. GALEA-NA, COL VILLAS DÉ SAN JUAN. PEDIDOS PARÁ BODAS, QUINCEA-NOS. BAUTIZOS : FIESTAS EN LO GENERAL, HORARIO DE SÁBADO Y DOMINGO DE 8:30AM A 20:30 PM. INFORMES: 477\_123\_90\_31.



VIAJES DE FIN DE SEMANA, CO-TIZA CON NOSOTROS TUS PRÓXI-VACACIONES, CONTAMOS CON VIAIES INTERNACIONALES. NACIONALES Y TOURS GRUPALES A DIFERENTES ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, NOS EN-CONTRAMOS EN: SAN SEBASTIÁN #528, COL LAS MARTINICA Y 20 DE ENERO #919, COL OBREGÓN. NUESTROS CONTACTOS: 477 160 60 35, 477 395 75 85, 477 595 07 21, FACEBOOK: VIAJES DE FIN DE SEMANA MEXICO



BOTANAS LOS COSTEÑOS. BIENVENIDOS, AMBIENTE 100% FAMILIAR, GRAN VARIEDAD CU-LINARIA EN MARISCOS, MÚSICA EN VIVO DE VIERNES A DOMINGO. CON HORARIO 15:00 A 19:00 HRS., HORARIO DE APERTURA: 12:00AM A 20:00 PM. LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO, EL SABOR DEL MAR EN LEÓN, GTO. TE ESPERAMOS EN AV. OCÉANO ATLÁNTICO 415 COL. STA. MARIA DEL GRANJENO.





TESIS, CD, NOTARIALES, RENO-VADOS, IMPRESIONES!!, NOTAS, CO-MANDAS, TARJETAS, CALENDARIOS. ENCUADERNACIÓN E IMPRENTA "ANAYA", QUINTANA ROO 205, W 461 104 SO 97, CONECTATE, MANDA PDF: imprenta\_anaya@hotmail.com

de su pago.

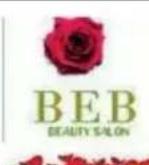

C. ELENA HERNÁNDEZ 477 5S 36 22, 477 600 58 99, BLVD. GON-ZÁLEZ BOCANEGRA#270S B, COL. AZTECA, LEÓN, GTO, HORARIO: LUNES A VIERNES: 10:00 A 20:00 HRS.; SÁBADO: 9:00 A 18:00 HRS.; DO-MINGO: 11:00 A 15:00 HRS.



477 921 18 18

REPARO PANTALLAS TODAS MARCAS, HORNOS, 5 DE MAYO #502, ENTRO, 477 921 18 18.

LECTURA DE CARTAS VELAS 47740S2098 AURA CIGARRO IN-CIENSO TRABAJOS INMEDIATOS GARANTIZO LECTURAS I TRABA-JOS ABSOLUTA ETICA SERIEDAD DISCRECIÓN 100% A DISTANCIA PESADOS ENFERMOS DESAHU-CEADOS TERMINALES.

**OBTÉN TU CARTA DE ANTE-**CEDENTES NO PENALES POR INTERNET SIN HACER FILAS www. antecedentes-gobmx.com



Por este conducto se comunica a todos los empleados y exempleados con derecho a reparto de utilidades correspondientes al ejercicio 2023 de la empresa A&T SORT COMPANY SAIDE CV que podrán acudir a la oficinas ubicadas en Gardenia 30 Col. La Joyita C.P. 36130, Silao de la Victoria Guanajuato a partir del jueves 30 de mayo de 2024.

A los empleados que se encuentren activos se les realizará el pago correspondiente mediante transferencia electrónica a su cuenta de nómina.

Todos los exempleados deberán agendar una cita previamente con el departamento de recursos humanos al telefono 472 111 3172 (CECILIO CORRALEJO) para establecer la fecha y horario



Por este conducto se comunica a todos los empleados y exempleados con derecho a reparto de utilidades correspondientes al ejercicio 2023 de la empresa A&T SORTING COMPANY S DE RL DE CV que podrán acudir a la oficinas ubicadas en Gardenia 30 Col. La Joyita C.P. 36130, Silao de la Victoria Guanajuato a partir del jueves 30 de mayo de 2024.

A los empleados que se encuentren activos se les realizará el pago correspondiente mediante transferencia electrónica a su cuenta de nómina.

Todos los exempleados deberán agendar una cita previamente con el departamento de recursos humanos al teléfono 472 111 3172 (CECILIO CORRALEJO) para establecer la fecha y horario

#### INTERNATIONAL PAPER MEXICO COMPANY. S. DE R.L. DE C.V., COMUNICA

A todos los ex trabajadores de INTERNATIONAL PAPER MEXICO COMPANY. S. DE R.L. DE C.V.,

que hayan laborado durante el ejercicio fiscal del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, y que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo tengan derecho a participar en el Reparto de Utilidades, ( es decir, empleados contratados por tiempo indeterminado o por tiempo u obra determinada que hayan laborado 60 días por lo menos), favor de comunicarse a partir del 31 de mayo del 2024 a Recursos Humanos con Andrea Lopez al teléfono (472) 72 2 68 07, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 17:00 hrs.

#### PLANTA SILAO

\*Para tramitar su pago, el ex empleado es indispensable que cuente con su cédula de identificación fiscal vigente (del mes corriente, para efectos del timbrado de su recibo de pago) y un correo electrónico personal vigente, enviando dicha información al correo: Andrea.lopez@ipaper.com



de su pago.

Para todos los trabajadores que laboraron de 60 o más dias en un periodo continuo del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2023, conforme al Artículo 123 de la Ley Federal de Trabajo.

Pueden acudir a las instalaciones de la compañía a recoger su pago correspondiente al Reparto de Utilidades.

Los siguientes días:

- Del 17 al 21 de junio del presente año en el siguiente Horario: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- A partir del 28 de junio puedes acudir los viernes de cada semana de 09:00 am. a 10:00

#### Requisitos:

- Traer Original y copia de tu credencial de elector o INE por los dos lados, visibles.
- Traer Constancia de situación fiscal con fecha de emisión actual al momento de venir por tu PTU con la actividad económica como asalariado o el régimen de sueldos y salarios.

En caso de que venga en su representación otra persona, esta debe de presentar:

- CARTA PODER (Debe ser firmada por el interesado, el apoderado y dos testigos), nota las firmas deben de coincidir con el INE.
- Original y Copia de credencial de elector visible (ambos lados) del interesado y
- Solo copia de la credencial de elector por ambos lados visible de los testigos.
- Traer Constancia de situación fiscal con fecha de emisión actual al momento de venir por la PTU con la actividad económica como asalariado o el régimen de sueldos y salarios.

Nota: FUERA DE ESTE HORARIO Y SIN ESTOS REQUISITOS, NO SE PODRA ENTREGAR LA REFERENCIA BANCARIA.

> Atentamente: Departamento de Recursos Humanos



## Æl Solde León





En las manos de los <mark>leoneses</mark> y ahora en



tu celular

